#### R

# INDEPENDIENTE

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

elindependiente.mx

Miércoles 05 de Junio de 2024

contacto@elindependiente.mx

Número 574

# DE LA O EN LA SHCP POR "TIEMPO INDEFINIDO"; EVITAR OTRO 1994-95

Tensión en grupos empresariales por victoria y mayoría calificada de Claudia; buscan negociar salida de AMLO; financieros prevén estancamiento; nerviosismo de mercados politizados; Sheinbaum se reunió ayer con titular de SHCP

Por Luis Carlos Silva ► 18 y 19



Xóchitl Gálvez con su círculo rojo de la alianza opositora. (Fotos: capturas de video especiales)



INDICADOR POLÍTICO

Perdió derecha de Claudio X.;

PRIANREDE, sólo chiquillería

Por Carlos Ramírez ► 3



AGENDA CONFIDENCIAL

Ahora quieren impugnar

Por Luis Soto ► 5



OPINIÓN

El "Plan C": La nueva Institucionalidad

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3

#### DÍA CERO

Implicaciones electorales de 2024: El Congreso, las entidades y el Plan C

Por Juan Manuel Aguilar Antonio ► 16

#### NACIONAL

Portazo de la CNTE en Palacio Nacional

▶ 11

#### GEOPOLÍTICA

El reto de Sheinbaum: detener el baño de sangre

Por Martha Aguilar ► 21

#### BIDEN ORDENA CERRAR TODAS LAS FRONTERAS, SI LLEGAN MÁS DE 2,500 MIGRANTES *ILEGALES*



 AMLO habla por teléfono con el mandatario de EU y acuerdan construir tres puentes y más cooperación

► 12, 13 y 21



PRI COLAPSA; BAJA A CUARTA FUERZA POLÍTICA; PRD, EN VÍAS DE EXTINCIÓN

► 7

SÓLO LAS POLICÍAS DE 15 ESTADOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

▶ 17



#### PALACIO NACIONAL 2024 Por Armando Reves > 9

PAN SE RESQUEBRAJA: PIERDE YUCATÁN Y CASI GUANAJUATO ANTE MORENA

RECUENTO DE VOTOS PRESIDENCIALES EN 60% DE LAS CASILLAS, ANUNCIA INE

Escriben: Alejandro Lelo, Carlos Tercero, Xochitl Campos, Diego Velázquez, Ulises Ruiz y Julián Andrade

#### EMPELOTAD®S.

JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

REGÍSTRATE Y RECIBE TU <mark>BONO DE BIENVENIDA</mark>

WWW.EMPELOTADOS MX.SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD.JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



## Diario de Campaña

## Foto del día



#### » Al punto:

El político Guadalupe Acosta Naranjo se quedó como el perro de las dos tortas: representaba al PRD ante el INE, pero se puso la cachucha ciudadana y se inventó la franquicia Frente Cívico; y ante las cifras contundentes que dejaron al perredismo con una votación menor al 3% y por lo tanto obligado a perder su registro, Acosta salió corriendo de su espacio ciudadano y está litigando arbitrariamente a su estilo para que el Instituto electoral acepte revisar algunas actas de tal manera que artificialmente y por arreglos en lo oscurito le aumente un poco la votación al partido del Sol Azteca. Acosta muestra que su defensa de la democracia ciudadana fue simplemente una hipocresía perredista.



#### » Digo..., es pregunta:

¿Será la reelección de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda el costo caudillista de un minimaximato en curso para garantizar la estabilidad macroeconómica que exige el Fondo Monetario internacional?



#### » Para su agenda:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en modo de pánico porque ya percibió en el ambiente político que el presidente López Obrador puso la reforma judicial en el punto número uno de la agenda legislativa que comenzaría el 1 de septiembre. Si se cumplen los objetivos de la iniciativa que ya se conoce, el problema no será la elección con voto popular de ministros de la Corte, sino el ajuste salarial y de beneficios a todo el Poder Judicial que se había manejado arbitrariamente y de manera paradójica al margen de la Constitución que dicen defender. En cierto nivel de funcionarios del Poder Judicial comienzan a conocerse críticas muy severas contra la ministra presidenta Norma Piña Hernández, a quien le acreditan su falta de experiencia política por confrontarse con el presidente y por suponer que la Corte estaba por encima de las reglas electorales.



Voto por voto, casilla por casilla Marko Cortés, presidente del apabullado PAN, en modo AMLO.

> FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS



Integrantes de la Sección 22 de la CNTE cerraron los accesos al Aeropuerto Internacional de Óaxaca de manera indefinida ante la suspensión de la mesa de negociación que tenían programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cientos de pasajeros permanecen varados y la administración del Aeropuerto informó que ya empezaron la suspensión de vuelos. (Foto: Cuartoscuro)

## Teoría de la Conspiración

Para evitar conspiraciones contra la estabilidad de la economía mexicana, el secretario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, se quedará por "tiempo indefinido" y así tener una continuidad económica adecuada y con disciplina durante el periodo de transición de la candidata electa a la Presidencia de México por la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum.

En un breve mensaje a inversionistas, Ramírez de la O, reiteró que, a invitación de la virtual ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo, se quedará al frente de la dependencia con el objetivo de asegurar la reducción del déficit fiscal de 2025 para hacer compatible con una trayectoria estable de la deuda, y que pueda quedar en torno a

3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Al tiempo que se busca mantener el endeudamiento total en niveles estables.

El secretario de Hacienda enfatizó que se respetará la autonomía del Banco de México y no se descarta acudir al Congreso para reformas que tengan que ver con Petróleos Mexicanos y la mejora del uso de recursos públicos.

También se busca actualizar toda la comunicación con inversionistas y agencias de calificación para reconfirmar los objetivos que se tienen en la dependencia, los ejes son la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y que las metas fiscales son realizables.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum dijo que Rogelio Ramírez de la O, es un nombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor profesional, es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que "también tendrá nuestro gobierno".

Los mercados accionarios en México se desplomaron este lunes más de 6% y el tipo de cambio, mientras que el tipo de cambio cerró en 17.71 pesos por dólar, con una pérdida de 4.11%, y en ambos casos fue su mayor descalabro desde 2020, cuando inició la pandemia de Covid-19.

Analistas atribuyeron este "Lunes Negro" a la incertidumbre que generó el resultado electoral, que daría la mayoría calificada a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, lo que abre la posibilidad de cambios en la Constitución en México.

Comparta su opinión en: buzon@elindependiente.mx

#### EL INDEPENDIENTE

## Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Lic. José Vilchis Guerrero, Jefe de Información (ivilchis1@yahoo.com)

#### Alejandro Lelo de Larrea

Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

#### Ana Karina Sánchez López

Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

#### **OPINIÓN**



## EL "PLAN C": LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

s importante mencionar que, por primera vez en la historia, un presidente de la República que conclu-

ye su mandato contará con un nuevo Congreso de la Unión con la mayoría suficiente para concretar las reformas constitucionales que tiene pendientes.

El presidente puso en la mira que, en las elecciones del 2024, su objetivo no era solo que su partido saliera triunfante, sino que se dieran las condiciones para aprobar el llamado "Plan C".

El triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones presidenciales celebradas el 2 de junio de 2024, representa en palabras del politólogo Ernesto Laclau, "una fuerza social particular que asume la representación de una totalidad".

Las palabras de Laclau nos permiten comprender la trascendencia de lo que acontecerá el próximo 1 de septiembre fecha en la que dará inicio la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Ese 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la posibilidad de encabezar los cambios constitucionales del

llamado "Plan C" y que -sin duda-, será su legado más importante en la construcción de la nueva institucionalidad.

Es importante mencionar que, por primera vez en la historia, un presidente de la República que concluye su mandato contará con un nuevo Congreso de la Unión con la mayoría suficiente para concretar las reformas constitucionales que tiene pendientes.

El presidente puso en la mira que, en las elecciones del 2024, su objetivo no era solo que su partido saliera triunfante, sino que se dieran las condiciones para aprobar el llamado "Plan C".

Recordemos que el 5 de febrero de 2024, el jefe del Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas constitucionales dirigidas a elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, así como a magistrados federales; reducir su duración en el cargo; vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo; y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.

El proyecto fue aprobado por el Senado de la República en dos partes; el primero el 14 diciembre de 2022 y el segundo el 23 de febrero de 2023

El "Plan B" hacía referencia a leyes secundarias en la materia propuesta por el titular del Ejecutivo Federal que modificaban la "Ley Orgánica del Poder Judicial", la "Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", la "Ley General de Partidos Políticos", la "Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", "Ley General de Comunicación Social", así como la "Ley General de Responsabilidades Administrativas".

Ante la presentación de diversas denuncias de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, la SCJN declaró inválidas dos reformas a las leyes aprobadas el 8 de mayo de 2023: Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La segunda parte del "Plan B" fue invalidado el 22 de junio de 2023 al considerar que ambas Cámaras incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo.

En septiembre una de las iniciativas que el presidente también va a enviar será para concretar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que la SCJN declaró inconstitucional su tras-

lado a las Fuerzas Armadas.

Es importante mencionar

que, por primera vez en la

historia, un presidente de

la República que concluye

su mandato contará con un

nuevo Congreso de la Unión

con la mayoría suficiente

para concretar las reformas

constitucionales que tiene

pendientes

Es importante tener en cuenta que de aprobarse la iniciativa que modifica la estructura del Poder Judicial en su totalidad, se habrá de instaurar en México, un cambio de fondo en la institucionalidad del Estado mexicano.

Con la aprobación de los cambios del "Plan C" se va a romper con un diseño constitucional que en los hechos hacen del Poder Judicial un poder de poderes.

Con la aprobación del "Plan C" se confirmará que en el proceso de cambio político se están cumpliendo tres de las condiciones centrales de la consolidación democrática.

La primera es que las fuerzas que llegan al gobierno emprendan con éxito reformas del régimen que lo estructuren democráticamente, rompiendo así con el pasado autoritario.

La segunda es que el poder de los grupos autoritarios para convocar a una restauración se reduzca significativamente y la tercera es la presencia en las personas de una cultura cívica democrática sólida como la que se hizo patente el pasado 2 de junio.



Foto: Cuartoscuro

carlosramirezh@elindependiente.mx http://elindependiente.mx @carlosramirezh

POR CARLOS RAMÍREZ

## PERDIÓ DERECHA DE CLAUDIO X.; PRIANREDE, SÓLO CHIQUILLERÍA

a derrota de la coalición centro derecha/ultraderecha estuvo cantada des-

El racismo ideológico de la

derecha quedó muy claro

en una de las marchas de

la marea rosa cuando una

militante --por cierto, más de

clase baja marginada que de

media alta-- gritó con rencor

que había que derrotar al

"indio patarrajada" que

gobernaba México

de el principio porque la figura, el discurso, las alianzas selectivas y el **perfil** político de la candidata panista Xóchitl Gálvez Ruiz se **colocó** en el muy definido y estrecho espacio ideológico del **conservadurismo**, sin entender la configuración social de la sociedad y sus necesidades de bienestar.

Xóchitl **enterró** sus posibilidades cuando permitió que el expresidente panista Vicente Fox Quesada dijera que ella iba a **liquidar** los programas sociales porque sólo beneficiaban "a los *güevones*" y el **clavo** de su ataúd político lo martilló con un lema de campaña **excluyente** de la realidad social: "verdad, libertad y vida", por cierto con un discurso que **deslumbró** a los intelectuales autoconvocados y autodefinidos en la **derecha** ideológica Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra y Enrique Krauze.

La candidata lopezobradorista Claudia Sheinbaum Pardo **no** cayó en el garlito ideológico e hizo una campaña a partir de una **realidad** social que dinamiza las preferen-

cias electorales: el 80% de los mexicanos padece de una a cinco restricciones sociales, el 60% de la población económicamente activa se localiza en la informalidad y la sociedad estaba clamando un modelo que rompiera el techo neoliberal de 2% de PIB promedio anual.

La coalición opositora, **definida**, financiada, operada, conducida y controlada por el empresario Claudio X. González se preocupó más por configurar un

pequeño bloque hegemónico del arco derecha-ultraderecha e ideológico del país y no supo aprovechar las precarias, decrecientes y disminuidas bases sociales populares del PRI y del PRD y de clases medias del PAN. Las marchas de la marea rosa presentaron a las bases sociales de la coalición del PRIANRE-DE, mientras los grupos corporativos tradicionales del PRI, del PAN y del PRD paulatinamente se fueron pasando al espacio político, ideológico y electoral de Morena y al discurso social del presidente López Obrador.

Desde que tomó la **conducción** de su movimiento social en el 2000, López Obrador siempre tuvo muy claro que su prioridad era la masa social **afectada** por la crisis económica del populismo de Echeverría y López Portillo y luego **bocabajeada** sin piedad por el proceso de neoliberalización de la economía que encabezaron los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León y por la vía de la **administración** de la continuidad del modelo neoliberal a través de las secretarías de Hacienda de Fox, Felipe Calderón y Enrique



INDICADOR POLÍTICO

Foto: Cuartoscuro

El presidente López Obrador abrió sus cartas político-electorales con el tono popular de sus *mañaneras*, con la gran victoria política de darle rango **constitucional** con el apoyo de la oposición a la política de bienestar social y con el mantenimiento en todo lo alto de la **bandera** político-ideológica de "primero los pobres" que sin sentido político se la quiso apropiar la candidata opositora Gálvez Ruiz.

Frente a la **sencillez** del discurso social-popular, Xóchitl se **enredó** con el lema de campaña de "Fuerza y Corazón por México" y con el discurso que sólo deslumbró a Aguilar Camín y a Krauze sobre los valores **conservadores** de la élite social mexicana de "vida, verdad y libertad", mientras la candidata oficial Sheinbaum Pardo **potenciaba** en

toda su dimensión el discurso social **avasallante** del presidente López Obrador.

El racismo ideológico de la derecha quedó muy claro en una de las marchas de la *marea rosa* cuando una militante --por cierto, más de clase baja marginada que de media alta-- gritó con rencor que había que derrotar al "indio patarrajada" que gobernaba México. El PRI, el PAN y el PRD como partidos-huésped de la candidata opositora Gálvez Ruiz, nunca se preocupa-

ron por convertir a esa clase media en pleno pánico de **desclasamiento** en militantes de esos partidos para garantizar su potencialidad social a la hora de las expresiones más partidistas que simplemente quedaron en la **explosión** social de marchas que hacían durar el **resentimiento** un par de horas.

A pesar de la **necesidad** de presentar un bloque de poder, la coalición opositora se quedó **desgastada** en alianzas que sólo se veían las caras en las marchas callejeras y **no** convirtieron ese **activismo** social no partidista en potencialidad electoral a favor de los partidos a la hora de presentarse a **votar** en las urnas.

Y por cómo se **presentaron** las cosas en la madrugada del martes, la coalición opositora se **disolvió** en la búsqueda de culpabilidades entre la candidata y sus partidos promotores.

**Política para** *dummies:* la política es un sistema de poder, nunca resentimiento eufórico.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



#### TERCERO INTERESADO



#### **CONTRASTE ENTRE EL CONTEO** RÁPIDO Y EL PARSIMONIOSO **DESARROLLO DEMOCRÁTICO**

partir del anuncio de los resultados del conteo rápido, se aceptó el claro mandato que en las urnas expresó el pueblo de México.

La fortaleza del mandato

depositado en las urnas

otorgará a la Presidenta

Sheinbaum, un nivel de poder

no visto hace cincuenta años,

con una mayoría de entidades

políticamente afines y,

sobre todo, una mayoría

legislativa para concretar sin

contratiempos las reformas

constitucionales que su

proyecto de gobierno requiera

Con enorme sorpresa, incluso a nivel de shock para algunos que los mantiene en negación, quedó claro que Morena es, en este momento, la opción que concentra las aspiraciones y anhelos de

una inmensa mayoría que validó y refrendó con su voto, la confianza en el proyecto del Presidente López Obrador, pero sobre todo, en la política social que desde 2018 quedó sintetizada en

la máxima "por el bien de todos, primero los pobres", tristemente inmensa mayoría poblacional y, por tanto, electoral del país.

La fortaleza del mandato depositado en las urnas otorgará a la Presidenta Sheinbaum, un nivel de poder no visto hace cincuenta años, con una mayoría de entidades políticamente afines y, sobre todo, una mayoría legislativa para concretar sin contratiempos las reformas constitucionales que su proyecto de gobierno requiera.

Su sobriedad y experiencia son aval

de que habrá de gobernar con apego a la sensibilidad social del movimiento que ella misma ayudó a forjar, plataforma desde la cual se catapultó para llegar a ser la primera mujer electa como Presidenta de México desde la instauración de la República en 1824 y en lo que ciertamente, habrá de imprimir su propio sello, aquel que Cosío Villegas llamara el "estilo personal de gobernar".

La República se integra precisamente por el pleno de sus entidades federativas y en varias de ellas, a pesar de que han refrendado firmemente su respaldo al pro-

#ClaudiaPrimeraPresidenta

Foto: X: @Claudiashein

yecto de nación de la científica-política que habrá de dirigir el destino nacional hacia el 2030, tanto por prudencia política como por compromiso social, no se puede permitir la repetición de disonancias como las que hoy viven varios estados con los gobernadores peor calificados, que han abusado del bono democrático agraviando a enormes sectores sociales, lo cual obliga a ni siquiera, pensar en incluirlos en el gobierno.

Contrario a la rapidez de los conteos estadístico-matemáticos del día de la elección, los procesos de desarrollo democrático son lentos y en ocasiones retroceden, ejemplo de ello la disminución de alrededor del 3% de participación en esta jornada electoral, que igualmente contó con logros y avances

> importantes como la instalación del 99.9% de las casillas y el registro de casi 200 mil votos de connacionales en el extranjero.

La democracia es imperfecta, siempre estará sujeta a mejorar, a evolucionar y adaptarse a su tiempo.

En ese camino de mejora, se debe aprender de los errores, por ello, no más personajes cuyos talentos y valores poco o nada tengan que ver con aquellos que demanda el debido ejercicio del poder público.

La tarea de gobernar no es patente de corso para el beneficio

de unos cuantos a costa de todo un pueblo.

No puede haber cabida ni tolerancia a la corrupción, pero tampoco a la ineptitud e inexperiencia; al gobierno no se llega a aprender, se llega a servir y si no, no se sirve.

El próximo primero de octubre, será el momento de renovar esfuerzos para que el Gobierno de México impulse la posibilidad de un país más próspero, más justo; en un entorno de estabilidad y paz social.

Lograrlo, requiere la más amplia corresponsabilidad social, forjada en lo individual y lo colectivo, así como un armónico trabajo conjunto entre sociedad y gobierno en cada rincón del

políticos. Ser oposición no es estar en contra de todo; por el contrario, requiere madurez política y altura de miras para construir privilegiando las coincidencias, con respeto y consenso en las diferencias; deben regresar a su origen como vehículos ciudadanos de acceso al poder público, y dejar de ser instrumentos de poder personal para beneficio exclusivo de sus dirigentes, que en esta elección fueron apabullados por un movimiento social que, agradeció no solamente el beneficio de los programas sociales y la acumulación real del 116% en el salario mínimo, sino que reclamó enérgicamente, utilizando las urnas como megáfono, alzando la voz para que se escuchara el sentir de millones que esperan ser alcanzados por el bienestar, afortunadamente por el camino pacífico de la democracia.



Foto: Cuartoscuro

## **OPINIÓN**

#### EL FUTURO DE LA DERECHA MEXICANA

El PAN tiene que refundarse

porque le abandonan hasta

sus militantes. México

Republicano está a la espera

de una segunda oportunidad

para la derecha proyanqui que

tiene una apuesta cristiana y

latinoamericana anticomunista

Por Diego Martín Velázquez Caballero

unque la derrota del PRIANRD muestra que las alianzas pragmáticas polipartidistas dependen del contexto, es probable que la alianza se mantenga para conformar un Frente Neoliberal que encuentre mejores vientos al final del próximo sexenio.

A pesar del transfuguismo priista que distingue al PRIMOR y PRIANRD, los primeros tuvieron mejores posibilidades de permanencia gubernamental y los segundos estarán obligados a la reingeniería humana e institucional; quizá también migren a Morena en el futuro y sean considerados en el galimatías de la Cuarta Transformación.

Para persistir, la derecha liberal tiene ahora el reto de aproximarse a la derecha radical que pretenden conformar México Republicano y Eduardo Verástegui; debido al protagonis-

mo que podría alcanzar Donald Trump en las próximas elecciones estadounidenses.

En caso del triunfo republicano en la presidencia imperial, oportunidades para Verastegui de constituir el polo derechista republicano en México son bastante elevadas.

La supervivencia de la derecha liberal constituye una identitaria

singular ahora que la derecha religiosa, representante del hispanismo católico mexicano, se encuentra en una zona nicodémica confortable e, independientemente de los resultados, siempre ganan perdiendo.

¿Los neoliberales del PRIANRD se sujetarán a los cánones de la acción política conservadora conducida desde el anticastrismo en Florida? Frente a la debacle electoral, es una de las rutas más coherentes que queda para la participación futura.

En caso de que el PRIANRD se atomice y separe, acaso el PAN duraría algún tiempo más; empero, es el instituto político más debilitado después de este proceso electoral y carga también la terrible derrota de 2018.

Acción Nacional no puede volver al origen porque los tiempos le han cambiado y el progresismo práctico se introdujo -como el neoliberalismo- en su doctrina y valores.

No queda más sociedad civil ni liberalismo universitario clasemediero.

El PAN tiene que refundarse porque le abandonan hasta sus militantes.

México Republicano está a la espera de una segunda oportunidad para la derecha proyanqui que tiene una apuesta cristiana y latinoamericana anticomunista.

Desde la segunda mitad del siglo XX, grupos radicales derechistas colaboraron ampliamente con la geopolítica norteamericana de la Guerra Fría y han esperado pacientemente su

turno en la conducción de México.

radicalismo trumpista parece coincidir con ellos y pueden resultar centrales en la nueva geopolítica que se advierte si el Partido Demócrata pierde en Estados Unidos y en Europa.

Donald Trump se ha encontrado en México, como en Norteamérica, con los rescoldos del catolicismo integral intransigente

que también coinciden en la centralidad estadounidense en el mundo occidental renovado.

La derecha liberal tiene frente a sí el camino del radicalismo y sumarse a la crisis de la democracia que quizá resulta más afectada en este principio de siglo.

No será extraño el realineamiento ideológico de los moderados liberales del PRIANRD, la otra opción es formarse en las filas morenistas.

Escila y Caribdis para el futuro del Frente por México.



#### LA MAÑANERA

#### LÓPEZ OBRADOR EXHIBE A **FANÁTICOS DE UNIDOS X MÉXICO**

na imagen que se ha viralizado en las redes y que se expresa en agresiones por escrito contra los electores que votaron por la ahora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, una campaña lanzada por la asociación civil Unidos por México y la cual arremete en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y quienes votaron por los candidatos de esta alianza, fue denunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No estoy hablando de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido, a ellos lo que los mueve es el dinero y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios, entonces ahí no hay mucho que hacer; pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, a los que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar, y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes".

Manifestó el jefe del Ejecutivo su crítica a quienes participan de esta campaña contra los electores y simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. "No sé si sea cierto, si exista la persona, pero es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar un pensamiento, vamos a decir, fanático para que se entienda mejor. Por lo general no es un pensamiento del pueblo, incluso de la gente que no está con nosotros, pero que no pertenece a las clases populares, sino por lo general es gente de arriba".

Además, consideró en Palacio Nacional que ese es el otro fenómeno que hay que analizar bien, de quienes supuestamente tienen más nivel académico. Son los que dicen: 'Ya no le voy a dar propina al mese-

Por José Vilchis Guerrero ro. Ya no voy a darle nada al viene-viene'. Quién sabe si es real, pero sí hay que entender los fenómenos".

> La campaña fue calificada como clasista porque llama a no apoyar a la gente que se desempeña como meseros, empacadores en tiendas de autoservicio o bien, quienes limpian parabrisas en los cruceros porque suponen que fueron ellos los que presuntamente votaron por el partido guinda.

> "Yo no odio, no tengo enemigos; tengo adversarios, y no quiero tener enemigos y no quiero odiar a nadie, pero sí me preocupan actitudes de gente que tiene una función de informar, que es una función pública. Y leyó un volante de la asociación Unidos x México:

> (Por haber votado por Morena) 'A partir de hoy ya no le daré propina al viene-viene. 'Ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero. 'Ya no voy a darle al limpiaparabrisas. 'Ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto. 'Ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor. 'Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena'.

> El texto circula en las redes donde hay usuarios que exhiben sus respuestas, algunas de ellas, calificadas de brillantes por el presidente López Obrador. Que cada quien haga sus conclusiones, señala.

> "Pero hay un conductor, que tampoco lo voy a exponer, pero que dice, refiriéndose a la virtual presidenta, dice: 'La odio, no quiero ni verla'. Pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición". Se refiere a Carlos Alazraki, quien se expresó con esa majadería, muy propia de su lenguaje soez.

> "Todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, sólo el Creador es perfecto, pero yo creo que, en momentos como éste, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia; es de sabios cambiar de opinión. Y cuando menos respetarnos", concluyó.

Fuente: Presidencia de la República.



Foto: Cuartoscuro



Foto: EFE

#### AGENDA CONFIDENCIAL



## **AHORA QUIEREN IMPUGNAR**

"groggy" después de la madriza - Jesús Zambrano dixit--, que le pusieron el

La amenaza de la candidata

del PRIAN nos hizo recordar

la actitud de Andrés Manuel

López Obrador quien en

2012 anunció una estrategia

postelectoral para impugnar

las elecciones por las vías

legales ante el TEPJF,

después de que Enrique

Peña Nieto lo derrotó con

más de 19 millones de votos,

contra unos 3 millones de

votos menos que obtuvo el

tabasqueño

domingo pasado, la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, anunció que impugnará la elección con el argumento de que fue un combate desigual porque "nos enfrentamos a todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata"; además de que intervino el crimen organizado amenazando y asesinando aspirantes y candidatos. "No podemos permitir que tengamos otra elección similar a ésta", sentenció.

La amenaza de la candidata del PRIAN nos hizo recordar la actitud de Andrés Manuel López Obrador quien en 2012 anunció una estrategia postelectoral para impugnar las elecciones por las vías legales ante el TEPJF, después de que Enrique Peña Nieto Io derrotó con más de 19 millones de votos, contra unos 3 millones de votos menos que obtuvo el tabasqueño.

Al final de cuentas, AMLO terminó aceptando el resultado oficial, y los bloqueos,

plantones, la movilización social con la que amenazó, quedó en eso, y no tuvo más remedio que relamerse las heridas durante un ratito para regresar con más fuerza en 2018 y "echar al PRI de

Ante el contundente resultado de la elección del pasado domingo, habría que preguntar: ¿Cuál es la estrategia, plan o algo parecido que tienen los del PRIAN para tratar de invalidar la elección presidencial?

Hasta hoy nadie lo conoce; "Alito" y Markito" se han concretado a decir lo mismo que Xóchitl, que el combate fue desigual, que fue una "elección de Estado" que "no fue limpia, ni legítima", ni se les garantizó "cancha pareja" que "en los cómputos distritales hay muchas inconsistencias", y cositas por el estilo.

Los observadores políticos objetivos e imparciales se atreven a señalar que la elección presidencial tendrá validez porque los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no contarán con suficientes elementos probatorios de irregularidades graves que los obliguen a declarar lo contrario.

Si el voluminoso expediente de la impugnación no es complementado con pruebas contundentes y definitivas, lo previsible es que el TEPJF desestime los alegatos del PRIAN y realice en tiempo y forma la declaratoria de presidenta Electa en la persona de la candidata de MORENA. Si se concreta ese escenario adverso a la candidata Xóchitl Gálvez, se impone la pregunta: ¿Qué acciones llevarán a

cabo los contingentes bajo las órdenes de la política hidalguense? Habrá que ver si no es "llamarada de petate".

#### **AGENDA PREVIA**

El secretario de Hacienda "florero", confirmó que seguirá en esa posición por tiempo "indefinido", luego de que salió a tratar de calmar a los mercados financieros y bursátiles que están medio alebrestados después del arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum el domingo pasado.

No pasa nada, no

pasa nada, el peso no se devaluará, ni habrá fuga de capitales, quiso decir el funcionario, quien afirmó que la autonomía del Banco de México continuará; seguirá "el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera", subrayó. Prometió "actualizar la comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar nuestras prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales".

Al final de su mensaje, pidió a los empresarios y a los analistas financieros y bursátiles, incluvendo a los bisoños, que si tienen alguna duda se acerquen con Juan Ramón de la Fuente, encargado de la coordinación del equipo de transición de Claudia Sheinbaum. ¡Qué alivio, no!



# EL INE ANUNCIA RECUENTO DE VOTOS EN 60% DE LAS CASILLAS EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (AMEXI).- Al presentarse una serie de errores e inconsistencias en actas computadas y en lo registrado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el INE anunció que realizará un recuento de votos en 60 por ciento de las casillas de la elección a la Presidencia de la República.

El presidente de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz Mora, informó que las fallas se habrán de resolver mediante los cómputos distritales que iniciarán a partir de mañana miércoles.

Aclaró que el recuento de votos no es algo anormal, sino que está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sobre los señalamientos que indican que en el PREP hubo irregularidades, Martín Faz dijo que se trata de una estrategia política sin sustento en la realidad y una falsa narrativa, por lo que pidió sensatez.

"Haría un llamado a actuar con responsabilidad, sensatez; no es la moneda de uso corriente entre los actores políticos ni ha sido, pero sí creo que es importante actuar con mesura.

Mañana, en los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes, en el sentido de que pueden ser varias, se van a resolver, porque todos los partidos van a tener las actos" sostavo.

El funcionario del INE resaltó que debido a que será el 60 por ciento de las casillas lo que se va a recontar, se hacen este tipo de narrativas.

"Es una falsa narrativa, no hay ningún fraude y en todo caso hay que demostrarlo y para ello ahí estarán los cómputos que empiezan a partir de mañana, con las actas originales firmadas por todos los representantes de los partidos políticos. Y cualquier inconsistencia, porque no se va a negar su existencia, se resuelve mañana", enfatizó.

Faz Mora reconoció que puede haber errores de transcripción entre la letra y el número, fallas que suelen cometer los funcionarios de casilla y que además son aleatorios, es decir, no forman parte del mecanismo sistemático.

"Todo eso se va a resolver mañana en los cómputos distritales, en los consejos distritales, donde se van a contar acta por acta, firmadas por los partidos políticos, y eso dará una claridad meridiana de lo que ocurrió", puntualizó.



Foto: Cuartoscuro

#### FEPADE INVESTIGA 531 CARPETAS POR LA POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS ELECTORALES

Por Redacción / El Independiente

ras la jornada electoral que se desarrolló en México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que inició 521 carpetas de investigación por posibles delitos electorales.

El encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer que los posibles delitos electorales se registraron entre el 1 de marzo y el 1 de junio, lapso que abarcó la jornada electoral.

Respecto al día de las elecciones del domingo 2 de junio, informó que se registraron 64 incidentes leves por posible compra de votos y se iniciaron 5 carpetas de investigación en las alcaldías de Cuauhtémoc (3), Coyoacán (1) e Iztapalapa (3).

Será necesario resaltar que, de los 64 casos, 14 se registraron en Xochimilco; 9 en Gustavo A. Madero; 8 en Miguel Hidalgo; 7 en Iztapalapa y Coyoacán; 6 en Benito Juárez; 4 en Iztacalco y Cuauhtémoc; 3 en Tláhuac y 1 en Azcapotzalco y Magdalena Contreras.

Para lograr una mayor coordinación e identificación de delitos, fue implementado un operativo especial en coordinación con la Policía de Investigación, Ministerio Público y células para detectar posibles víctimas.

Para salvaguardar la seguridad durante los días de análisis tras los comicios, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó que fueron desplegados 21 mil elementos de la dependencia y cuerpos de seguridad, quienes vigilaron las sedes donde se realizaron los cómputos distritales.

Al menos 660 integrantes de la policía se desplegaron en las 33 Juntas Distritales locales y 22 federales para resguardar la zona hasta el término de los cómputos.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, durante las elecciones se cumplió con proteger el voto ciudadano con plena autonomía para garantizar, junto con las autoridades capitalinas y federales, que "las elecciones fueran libres de violencia".

#### FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

EL 23 de marzo de 1994, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral, INE), encomendó a su Presidente la promoción, ante la Procuraduría General de la República (PGR), de la creación de una "fiscalía especial" para la investigación de delitos electorales El 19 de julio de 1994 se publicó en el DOF el Decreto Presidencial dio la creación de la Fiscalía para Delitos Electorales.

Reformadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR y, como se mencionó anteriormente, se estableció la creación de la Fepade, con el rango de subprocuraduría, invistiéndose a su titular de plena autonomía técnica.

Por lo que respecta a la competencia de la Fepade, podemos mencionar que es su

atribución principal la de conocer de los delitos federales.

De lo anterior se puede extraer que las funciones principales de la Fepade son: elección para Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores de la República. En relación a las elecciones locales, la competencia de la Fepade es intervenir en la investigación de los delitos electorales, cuando el INE es el encargado de organizar aquellas, tal y como lo previene el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

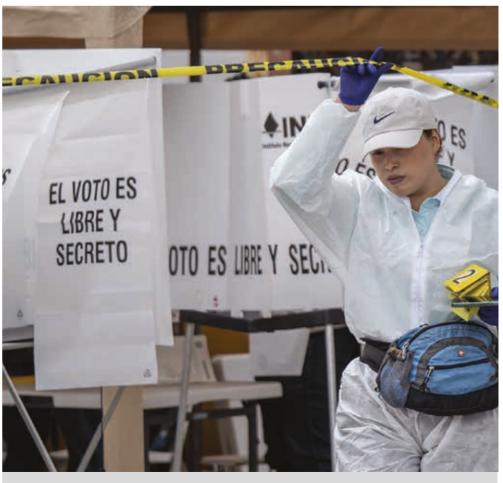

Foto: Cuartoscuro



## PRD, RUMBO A LA EXTINCIÓN

Por Redacción / El Independiente

l apenas alcanzar el 1.9 por ciento de la votación en los comicios presidenciales del domingo pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encamina a la pérdida de su registro como fuerza política nacional, tras 35 años de existencia.

El partido que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y lo acompañó en sus candidaturas presidenciales en 2006 y 2012 se ha venido desfondando desde la elección de 2018, cuando el político tabasqueño ganó la Presidencia, pero bajo las siglas de Morena.

De acuerdo con los datos que registró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el partido del sol azteca consiguió un millón 078 mil 701 votos, lo que no le alcanza para llegar al 3 por ciento de la votación que se requiere para que conserve su registro.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, en su título décimo, apunta que las causas por las que un partido político puede perder su registro incluyen el hecho de no obtener por lo menos el 3 por ciento de la "votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente".

Los resultados preliminares registrados por la autoridad electoral refieren que, en el caso de la elección para senadores, los candidatos perredistas lograron un millón 295 mil 305 sufragios, que representan el 2.3 por ciento de la votación. En tanto, en la contienda por la Cámara de Diputados, el PRD sumó un millón 355 mil 045, votos, lo que equivale al 2.5 por ciento del total registrado.

En caso de confirmarse este porcentaje de votación en los cómputos distritales, que el INE inicia este miércoles, el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas el 5 de mayo de 1989 perderá su registro, en apego a lo que establece la legislación electoral. La oportunidad que tiene el PRD para conser-

var su registro es que en los resultados finales se definirá lo que se denomina como votación efectiva, lo que implica que se eliminarán los votos nulos y los de las candidaturas no registradas, que podría ajustar el porcentaje de votación que recibió el partido.

Bajo este escenario, el partido del sol azteca contaría con una representación legislativa de sólo dos diputados en San Lázaro y quizá tres senadores en la Cámara alta.

Pese a los números arrojados por el PREP, en declaraciones a la prensa, el actual presidente nacional perredista, Jesús Zambrano, descartó que vayan a perder el registro y anticipó que el equipo legal del partido conjunta todos los elementos de prueba para señalar las anomalías en algunos cómputos de casillas.

"No vamos a perder el registro, el PRD se va a mantener como fuerza política nacional, nuestro equipo está juntando la documentación, la información y tengo la certeza de que vamos a superar el 3 por ciento", declaró.

De acuerdo con el perredista, tiene estimado que se abran hasta 80 mil paquetes electorales por "inconsistencias aritméticas", ya que dijo que en algunos casos no existe coincidencia entre el número de electores y las boletas reportadas en las casillas.



Foto: Archivo Cuartoscuro

## PRI DIO UN PASO AL ABISMO

Por José Vilchis Guerrero

os días después de las elecciones federales del 2 de junio, quedó al descubierto la situación real de los partidos políticos que participaron en la contienda en alianza y en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sufrió un cambio drástico. El que fuera partido único por siete décadas, perdió preferencia electoral y por el contrario el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se posicionó como tercera fuerza política y mandó al tricolor al cuarto lugar.

Luego de se dieron a conocer los resultados preliminares de la jornada electoral, se comprobó la notoriedad del crecimiento que tuvo el partido verde en la Cámara de Diputados donde, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), es la tercera fuerza política con más legisladores pues acumuló un total de 77 frente a los 41 que alcanzó en esta ocasión el PRI, que también fue rebasado por el Partido del Trabajo (PT).

Su ascenso fue gracias a su alianza con la Cuarta Transformación y Morena, que les permitió a los ecologistas escalar a mayor número de escaños que tuvieron durante este sexenio, por lo que, en la elección federal para renovar al poder Legislativo, pudieron conseguir mayor presencia en las cámaras y también en los congresos estatales de las entidad del país.

En 1986 surgió el Partido Verde Ecologista de México bajo la dirigencia de Jorge González Torres, militante del PRI, quien lo mantuvo activo como organización que logró su registro en 1991 con el objetivo de pugnar en el Congreso por políticas públicas enfocadas a la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y cuidado de la fauna en México, por lo cual atrajo la simpatía de muchos mexicanos preocupados por las temáticas que a la fecha están enfocadas hacia el cambio climático, banderas que le han arrebatado otros partidos.

Para su supervivencia política en el año 2000, el PVEM apoyó la candidatura de Vicente Fox, y fue a partir de comenzaron sus dirigentes y militantes a unirse al proyecto de otros candidatos presidenciales que ganaron las elecciones. Entre otros, el caso de Enrique Peña Nieto en 2012; luego se unieron en alianza con Morena para impulsar a la 4T con Andrés Manuel López Obrador en 2018, y posteriormente para darle continuidad en 'Sigamos Haciendo Historia' de Claudia Sheinbaum en 2024, todas estas alianzas que le han generado grandes beneficios, sobre todo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde obtuvieron más puestos en las recientes elecciones.

En el sexenio anterior del presidente Peña Nieto, el Partido Verde alcanzó la posición del cuarto lugar del ranking al contar con 27 legisladores; y aunque los priistas les abrieron las puertas, el PRI perdió en esta elección del 2 de junio gran parte de las gubernaturas, incluido el Estado de México en 2023, y ahora sólo gobierna en Durango y Coahuila.

Para 2024, el Revolucionario Institucional fue convocado para hacer coalición con partidos que antes fueron de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) para apoyar en esta ocasión la candidatura de la filopanista Xóchitl Gálvez Ruiz, pero de nueva cuenta el resultado de las elecciones fue adverso para la coalición opositora y únicamente lograron posicionarse con 34 diputados federales y 17 senadores.

Frente a esta trágica caída por no haber impactado en el voto favorable de los mexicanos los militantes priistas ahora le cuestionan y exigen a la dirigencia, en manos de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, replantear las estrategias para definir el destino del PRI para los próximos seis años, en que se ha convertido en la cuarta fuerza política, después de haber sido el partido hegemónico por siete décadas.

Fuente: PRI.



Foto: Archivo Cuartoscuro



#### MOVIMIENTO CIUDADANO ENCABEZA LISTA DE QUEJAS POR FISCALIZACIÓN: INE

Por Redacción / El Independiente

iudad de México, 4 jun. (AMEXI).David Ramírez, encargado de
despacho de la Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que hasta el día de
hoy se tiene un registro de mil 673 quejas
en materia de fiscalización.

En conferencia de prensa, Ramírez expuso que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene 209 quejas, el Revolucionario Institucional (PRI) registra 80 quejas y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acumula 189 quejas sobre fiscalización.

En tanto que el Partido del Trabajo (PT) tiene nueve denuncias, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suma nueve, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) suma 232 quejas, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) acumula 443.

Por lo que toca a los partidos políticos locales acumulan 26 quejas por fiscalización; mientras que por personas candidatas son 10 y autoridades locales son 47.

Ramírez externó que las quejas sobre fiscalización están centradas por propaganda indebida, violencia, presuntas dádivas o el uso de los recursos públicos de manera indebida. Por último, el encargado de despacho refirió que no se tienen indicios de presencia



Foto: X / @DanteDelgado

de dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales, pero sí tendrán reportes de muchos gastos no reportados, y hasta ayer se tenían muchos informes no presentados, pero no se ha cerrado la revisión de lo que implica un gasto no reportado.



Foto: X / @DanteDelgado

## SE AHONDÓ EN 2024 LA CRISIS INTERNA DEL PAN

Por José Vilchis Guerrero

n las elecciones del domingo 2 de junio Claudia Sheinbaum ganó más votos en Guanajuato que su contendiente Xóchitl Gálvez Ruiz, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo rápido del INE. Incluso superó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la misma entidad.

En uno de los principales bastiones del PAN, Sheinbaum logró superar a Xóchitl Gálvez en el estado de Guanajuato, al conseguir un millón 194 mil 261 votos en el estado, lo que equivale al 46.77% de los votos de actas contabilizadas hasta el momento, mientras que Xóchitl acumuló un millón 27 mil 737 sufragios, de acuerdo con las cifras oficiales del PREP del INE, que equivalen al 40.25% de los votos contabilizados en las actas.

En 2018, López Obrador no salió victorioso en el estado que desde antes ha sido gobernado por el blanquiazul, pues sólo obtuvo 707 mil 222 sufragios, contra los que alcanzó el candidato panista Ricardo Anaya Cortés, quien obviamente se llevó la victoria con 940 mil 133 votos (40.43%) en la contienda en la que también participó el priista José Antonio Meade Kuribreña, quien se llevó 381 mil 692 sufragios, 16.41% de los votos emitidos. En las elecciones de este 2 de junio para elegir a la gobernadora del estado sufragaron 4.5 millones de votantes. De acuerdo con el PREP 2024, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Libia García, mantiene

ventaja de 51.1393% sobre la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz con 41.0178%. Con una clara desventaja se encuentra la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha que tiene 5.5354%.

Guanajuato lleva 33 años de gobiernos panistas, que han ido perdiendo fuerza por las crisis internas que se profundizaron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que repercutieron en las elecciones del 21 de febrero de 2023, por el desprestigio que le acarreó Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad del gobierno panista que declaró la guerra al narco.

Un año antes, (14 de diciembre 2022) Calderón Hinojosa preparaba su desembarco en España luego de haber roto relaciones con el partido que lo llevó a gobernar el país de 2006 a 2012, luego de haber obtenido en octubre anterior una autorización de residencia y trabajo como profesional altamente calificado en enseñanza superior y un contrato de trabajo. Antes logró desbaratar al PAN.

La crisis generada por el divisionismo interno se ha manifestado en esta elección federal en que la bancada del PAN será más pequeña que la del Partido Verde en la Cámara de Diputados, que tendrá entre 67 y 77 diputados en la próxima legislatura y Acción Nacional un máximo de 72.

Otro descalabro lo sufrió en Yucatán, donde se presagiaba triunfo seguro de Renán Barrera, quien perdió frente a Joaquín "Huacho" Díaz. De acuerdo al PREP, Renán Barrera (PAN, PRI, Nueva Alianza) logró 41.4 - 46.7% Jazmín López (PRD): 0.3-1.0% Joaquín "Huacho" Díaz Mena (Morena-PT-PVEM): 46.5% -51.6% Vida Gómez Herrera (MC): 3.0 4.4%, según los resultados oficiales.

Sin embargo, Marko Cortés, líder nacional del PAN, quien fuera señalado por haber dejado sola a su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien perdió las elecciones, pero el panista salió ganando una curul en el Senado, donde ya tenía segura una plurinominal, sin que hiciera campaña ni se despeinara.

Un año antes de la campaña le dio una puñalada a su partido cuando reveló en las redes los acuerdos oscuros antes de las elecciones en Coahuila y el Estado de México al exigir posiciones políticas (incluso notarías) como botín de la guerra sucia junto con Alejandro Alito Moreno y Jesús Zambrano, coordinados por el empresario Claudio X. González para desprestigiar a la 4T y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Fuente: PREP.



De acuerdo con el PREP 2024, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Libia García, mantiene ventaja de 51.1393% sobre la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz. (Foto: X / @LibiaDennise)



## **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

laudia Sheinbaum nombró a Juan Ramón de la Fuente como coordinador del equipo de transición con el gobierno saliente, lo que para muchos apunta a que será el próximo secretario de Gobernación, en un contexto en el que se ratificó a Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda.

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios discuten si hubo o no fraude; algunos han publicado las fotografías de las actas comparándolas con la información del PREP señalando algunos errores en el cómputo de los votos, además de recabar información de las casillas en donde Morena tuvo el 100% de los votos.

Al igual que en el 2006, los simpatizantes de la oposición ahora buscan encontrar un código en los sistemas del INE que cambió los resultados de las casillas, en tanto que otros simpatizantes simplemente dicen que no hay materia para alegar un fraude electoral.

Esto también ha llevado a expresiones que muestran el tamaño del enojo de muchos por el resultado de los comicios, como esos mensajes en los que se asegura que ya no se va a donar cuando haya algún desastre natural o no se dará propina a limpiaparabrisas o los llamados "viene-viene", porque votaron por el partido oficial, algo que también ha generado discusiones en el espacio digital.

Empieza la evaluación del trabajo de las casas encuestadoras, mostrando cuales fueron acertadas en su trabajo y cuales no; llama la atención que una de las más criticadas, Enkoll, a la que se había señalado como parte de un esquema de complicidad con Clara Brugada, porque el dueño de esta empresa le rentó una casa para sus labores de campaña, sea ubicada entre las que están dentro del margen de error y, por lo tanto, de las que acertaron al resultado electoral.

Adicionalmente, empresas como Massive Caller o México Elige, que ponían a Xóchitl Gálvez en empate o, incluso, arriba de la candidata ganadora, reconocieron que cometieron errores en sus estudios demoscópicos.

Otras empresas que fallaron en sus sondeos son Consulta Mitofsky, GEA ISA, Electoralia, Poligrama, Campaign & Elections, Reforma, El Universal, Rubrum, Parametria, El Financiero, Arias Consultores, entre otras.

#### **APUNTES ELECTORALES**

Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey y esposa del actual gobernador de la entidad, Samuel García, aceptó su derrota en la elección del pasado domingo, algo que se suma a las malas noticias para el gobernador porque todo apunta a que la legislatura local también quedará en manos de la alianza opositora. Por lo pronto, uno de sus enemigos políticos ya está en la presidencia municipal de la capital estatal.

Han resurgido notas en las que se aseguraba que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, entregaría el estado a Morena, algo que retomó fuerza luego del resultado del pasado domingo, en una entidad en la que el gobierno panista era bien evaluado y el candidato que resultó ganador fue acusado de irregularidades en su declaración de bienes.



Foto: X @brauliolunan

#### **SACACORCHOS**

- Comienza a circular en redes la exigencia de renuncia de Alito Moreno y Marko Cortés a las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, respectivamente, algo que se podría hacer realidad en el mediano plazo.
- Esto porque ambos dirigentes se apuntaron en los primeros lugares de las listas plurinominales para el Legislativo, lo que asegurará no sólo fueron para ellos, sino también estar dentro del presupuesto.
- Lo anterior provocará que ambos partidos tengan que elegir a un nuevo presidente nacional, con una votación de sus militantes -si es que quieren participar- en el caso del blanquiazul y del Consejo Político Nacional en el del tricolor.
- Pero la pregunta que muchos aún no se han hecho es si el cambio de dirigentes hará que estos partidos retomen su camino hacia mejores números electorales o si sólo será un cambio para que todo siga igual.
- Cosa de recordar que el PRI se ubica en el 10% de votos con el resultado del 2 de junio, al mismo nivel que Movimiento Ciudadano, en tanto que el PAN es la segunda fuerza electoral detrás de Morena.

## **OPINIÓN**

## Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERME?

AMLO impuso a Xóchitl

como candidata opositora, la

inventó y la hizo crecer hasta

el punto de hacerla inevitable,

sabiendo que no podría

competir contra Sheinbaum

por el control que tiene sobre

Alito y ante la inocencia, por

decirlo con suavidad, de un

Marko Cortés sin liderazgo ni

respaldo en el PAN

Por Ulises Ruiz Ortiz

resultó que la popularidad de López Obrador se tradujo en votos para su alter ego, Claudia Sheinbaum, que como único argumento de campaña se pre-

sentó como la continuadora del legado obradorista, la constructora del segundo piso de un edificio que parece desmoronarse pero que no acaba por caer.

En estas elecciones, la victoria tuvo un solo padre, AMLO, y la derrota tiene tantos padres que apenas empezamos a reconocer a algunos.

La campaña de Sheinbaum comenzó

cuando AMLO rindió protesta como presidente de México. Fue muy obvia la predilección que el presidente mostró sobre Claudia desde entonces. La paseó por el país, la invitó constantemente al espectáculo de las Mañaneras y le echó flores con o sin pretexto. El pacto de impunidad que firmó con Peña Nieto se tradujo primero en colaboracionismo del PRI en el legislativo y después en la incorporación de los gobernadores que le debían el cargo al expresidente al gobierno de AMLO como embajadores o

cónsules dejando huérfanas en el país a sus huestes y mostrando el camino que les señaló el caudillo: la entrega de sus entidades y la claudicación a sus principios o pactando también su libertad.

Después, al final del sexenio, los peñistas que aún tenían lugar en el legislativo y algunos perdedores en los procesos electorales de los años

recientes se fueron del PRI al PVEM o a MO-RENA, abandonando también a su público y traicionando sus convicciones (si es que tenían alguna).

Allí en la presidencia del PRI se quedó un peñista y obradorista tal vez por convicción o,

seguramente, por el temor de ir a la cárcel y al que pusieron ahí los diez gobernadores de Peña que estaban en sus cargos al imponerlo; haciendo todo el daño que pudo a una candidatura "ciudadana" que nunca convenció a quienes no quieren ya a los partidos del régimen que sucumbe aceleradamente ante la entelequia de la 4T.

A AMLO no le inquietó demasiado que Xóchitl fuera la candidata opositora sabiendo que no podría competir contra Sheinbaum por el control que tiene sobre alito y ante la inocencia, por decirlo con suavidad, de un Marko Cortés sin liderazgo ni respaldo en el PAN.

Una candidatura que se quiso presentar como ciudadana, pero que nunca ofreció espacios a la ciudadanía. Las candidaturas se repartieron conforme a los usos y costumbres del PRI de Peña Nieto, entre cuates y cuotas. Ningún espacio para el mensaje de inclusión ciudadana. En los lugares de seguridad de las listas plurinominales, los amigos, los cómplices de alito y Marko y, por supuesto, ellos mismos.

Después una campaña trastabillante, sin un discurso convincente ante una mayoría de sobra convencida en el proyecto de AMLO y en la oferta de la continuidad. Esto parece fácil decirlo a toro pasado, pero desde esta columna una y otra vez insistimos en que el contrincante era AMLO y no Claudia; en que el tema era la inseguridad y una propuesta seria y comprensible de cómo atacarla.

Muchos creímos que era posible el triunfo opositor e hicimos nuestro mejor esfuerzo por conseguirlo, pero fuimos derrotados por la aplastante realidad: la popularidad del presidente, impulsada diariamente con la maquinaria publicitaria del populismo mañanero, la popularidad, insisto, es real entre la mayoría; mientras que el rechazo al PRIAN también lo es.

Esta jornada nos recuerda obligadamente a los tiempos del PRI del siglo pasado, una elección de estado en la que no solo se gana, se avasalla. La mayoría legislativa es idéntica a la del partido hegemónico de aquellos años, así que no nos digamos sorprendidos o pasaremos por desconocedores de la historia.

Ahora queda luchar por nuestras convicciones, tan fuertes como éstas sean y tan débiles como la escasa representación en el legislativo lo permita. A la par habrá que comenzar a trabajar por construir una nueva opción política para los mexicanos. El PRIAN no tiene cura. Se pudrió entre las ambiciones personales y el temor de pisar la cárcel.

No podemos quedarnos como esperando al Chapulín Colorado para que nos defienda. Es necesario presentarle a los mexicanos una alternativa democrática, con una militancia viva, que se exprese y sea escuchada, que decida por ella misma el rumbo que colectivamente se trace. Un nuevo partido que rescate el valor de los principios, la inclusión, el respeto al trabajo político, el reconocimiento a los méritos sobre la amistad o la complicidad. El amor por México y no la ambición de poder.

No debemos aceptar simplemente la apabullante victoria del populismo. Tenemos que dar la batalla por el país que queremos los que no pensamos igual que la 4T. Tenemos, como tuvieron ellos, seis años para construir una alternativa que nos permita llegar con un nuevo proyecto a las elecciones del 2030. Estoy seguro de que lo podemos lograr.



### TRAS CIERRE DE PREP, SHEINBAUM GANARÍA LA PRESIDENCIA CON MÁS DE 33.2 MILLONES DE VOTOS

Por Luis Carlos Silva

onfirman cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP) de las elecciones del pasado domingo, que la candidata de la alianza "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo integrada por Morena-Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo entre el 58.3 y el 60.7 de la votación total.

A nivel nacional, Claudia Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y Verde Ecologista), obtuvo 33.226.602 votos, un 59,35% del total. Xóchitl Gálvez, de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), recogió 15.620.726 votos, un 27,9%.

En tanto, por Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, votaron 5.832.105 personas, un 10,41% del total de electores.

Es de señalar que el Conteo Rápido Presidencial se realizó en cinco mil 651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%.

De acuerdo con los datos entregados por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), el porcentaje de participación ciudadana en la elección presidencial se estima entre el 60 y el 61.5% de la Lista Nominal de Electores (LNE).Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en mil 090 casillas, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%.

En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para el Senado de la República, las estimaciones conforme al orden del registro de cada fuerza política son las siguientes:

- PAN: entre 15.8 y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías.
- PRI: entre 10.7 y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías.
- PRD: entre 2.0 y 2.7%, lo que representa entre cero y tres senadurías.
- PVEM: entre 8.6 y 9.8%, lo que representa entre 10 y 15 senadurías.
- PT: entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre nueve y 13 senadurías.
- MC: entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre cuatro y ocho senadurías.
- Morena: entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías.
   Para la elección de la Cámara de Dipu-

tados, el conteo se realizó en tres mil 107 casillas, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%.

En cuanto a los rangos de votación obtenida por partido político, las estimaciones conforme al orden del registro de cada fuerza política son las siguientes:

- PAN: entre 17.3 y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones.
- PRI: entre 11.1 y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones.
- PRD: entre 2.4 y 3.1% de la votación, lo que

- representa entre cero y ocho diputaciones.
- PVEM: entre 8.1 y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones.
- PT: entre 5.3 y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones.
- MC: entre 11.1 y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones.
- Morena: entre 41.2 y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones.

Candidaturas independientes: entre 0.0 y 0.9%, es decir, entre cero y dos diputaciones. *Fuente: PREP del INE*.

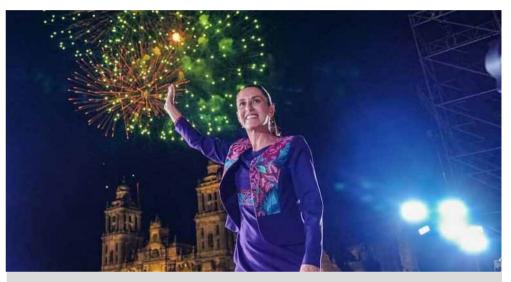

Foto: Cuartoscuro

## XÓCHITL GÁLVEZ SOLICITA REINTEGRARSE AL SENADO TRAS PERDER ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por Redacción / El Independiente

iudad de México, 4 jun (EFE).- La excandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, solicitó este martes a la Cámara de Senadores reintegrarse como parlamentaria del conservador Partido Acción Nacional (PAN) tras perder en las elecciones más grandes en la historia de México.

Gálvez, quien abanderó la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo su solicitud a través de una carta dirigida a la Mesa Directiva con fecha del 4 de junio, confirmaron fuentes del grupo parlamentario del PAN

La exaspirante pidió una licencia a partir del 20 de noviembre de 2023 para llevar a cabo su campaña a la presidencia de México en los comicios del domingo 2 de junio en que se disputaron más de 20.000 cargos públicos, y que perdió por una diferencia de casi 30 puntos porcentuales ante la oficialista y ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, según el conteo preliminar.

En México, los legisladores en ambas Cámaras del Congreso pueden solicitar un permiso o autorización para separarse de forma temporal para buscar un nuevo cargo público, como lo hizo Gálvez previo a su registro como candidata de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del PAN. De acuerdo con el reglamento interno de

la Cámara de Senadores, para reintegrarse a un encargo parlamentario es necesario notificar a la Mesa Directiva de la Cámara alta, que encabeza Ana Lilia Rivera, quien además tendrá que notificar a la suplente de Gálvez y al pleno de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, en la próxima sesión extraordinaria, para los efectos conducentes.

Desde su salida, el escaño fue ocupado por su suplente, Laura Ballesteros, quien se adhirió a la bancada del también opositor Movimiento Ciudadano (MC) a su ingreso al Senado.

Gálvez, quien llego a la Cámara de Senadores por un espacio en el GPPAN desde septiembre de 2018, hizo un llamado a la unidad a fin de dejar atrás la confrontación y polarización, uno de los estandartes de su campaña política.



Foto: Cuartoscuro

#### IMPARABLE VIOLENCIA POLÍTICA EN MÉXICO, ASESINAN A ALCALDESA EN COTIJA, MICHOACÁN

Por Luis Carlos Silva

a violencia política no cede en México tras el asesinato de la alcaldesa panista de Cotija en Michoacán, Yolanda Sánchez es muy probable que en el país gobierne la narcoviolencia y la anarquía advierten analistas y politólogos.

Esta misma edil habría sido secuestrada por un grupo armado en 2023 por lo que ya habría denunciado violencia de género y política en su contra señalaron fuentes judiciales.

Argumentan que al no estar controlado el accionar del crimen organizado en México con un registro preliminar superior a los 184 mil 400 muertos en lo que va de este sexenio, nada garantiza que en 2024 y 2025 el escenario vaya a ser completamente distinto.

Prospero Reyes Salvador criminólogo dijo que es evidente y claro que con la llegada de un nuevo gobierno no se garantiza que una nueva administración va "tener a raya", a los criminales.

"Si López Obrador no logró detener a los criminales y prefirió darles abrazos, es lógico que Claudia Sheinbaum seguirá con la misma tónica pues piensan y actúan de forma similar", asintió.

Cabe destacar que la noche del pasado lunes fue asesinada la presidenta municipal de Cotija de la Paz, Yolanda Sánchez Figueroa, en un ataque armado en el que resultó gravemente herida y murió posteriormente en un hospital de Los Reyes, al que había sido trasladada para su atención médica.

Con este asesinato suman hasta el 03 de junio de 2024 suman más de 35 los candidatos ejecutados en el país.

Tras conocerse el suceso, el gobierno estatal condenó el homicidio a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, y anunció el despliegue de un operativo de seguridad coordinado con instancias federales para dar con los responsables.

Fuente: Criminólogos y analistas en Seguridad en México.



Foto: FB / (https://www.facebook.com/yolanda.sanchezfigueroa/)





Foto: Cuartoscuro

## CNTE DA PORTAZO A PALACIO NACIONAL TRAS ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA

Por Redacción / El Independiente

ste martes, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) destruyeron los vidrios de una puerta de Palacio Nacional, utilizada exclusivamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que originó un enfrentamiento con la policía capitalina.

Tras el mitin donde se informaron los resultados del encuentro con el presidente, un grupo de profesores de la sección 22 de Oaxaca quitó parte de las vallas metálicas que bloqueaban la calle de Corregidora, en protesta por la agresión contra sus compañeros que bloqueaban el Aeropuerto de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el enfrentamiento con elementos policiacos inició luego del retiro de las protecciones por parte de los profesores, ya que detrás de ellas esperaban los policías, quienes comenzaron a accionar extintores contra los docentes, lo que provocó el enojo de los manifestantes, quienes aventaron botellas con agua, piedras y palos.

Fue en ese momento que dañaron la puerta, la cual se ubica frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con los primeros reportes, hay al menos dos lesionados: un camarógrafo, y un miembro de la Sección 22, éste con posible fractura de clavícula.

Por otra parte, fueron reportados enfrentamientos entre miembros de la CNTE con pobladores y transportistas de la comunidad de San Juan Bautista La Raya, Oaxaca. Medios locales, señalan que diversas per-

sonas se reunieron para hacer frente al conjunto de maestros, luego de que durante la mañana la CNTE realizó un bloqueo en el Aeropuerto de la entidad.

En este contexto, el Centro SICT Oaxaca informó a través de su cuenta en la red social X que todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional del estado quedan suspendidos hasta nuevo aviso: "Las aerolíneas se encuentran en comunicación con las personas usuarias para brindar más detalles" dice el comunicado.

#### REUNIÓN DE LA CNTE CON SHEINBAUM

Dirigentes de distintas secciones de la Coordinadora informaron al término de su reunión con AMLO que la CNTE sostendrá una reunión privada con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y el Presidente López Obrador.

Al término de una reunión de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE con López Obrador, el magisterio disidente indicó que la fecha de dicha reunión les será compartida el próximo martes, cuando sostendrán un nuevo encuentro en Palacio Nacional; señalaron que la reunión con Sheinbaum será importante para que esta asuma compromisos concretos.

Las recientes protestas en la CDMX están encabezadas principalmente por maestros y personal educativo de las secciones 9, 10 y 11 de la capital debido a que es la única entidad cuyo sistema educativo aún depende de la Federación y no tiene las mismas prestaciones que sus colegas de las distintas entidades, quienes están adscritos a los gobiernos de sus respectivos estados.



## BIDEN ASUME EL PODER DE CERRAR LA FRONTERA Y DEPORTAR A MIGRANTES

Por Redacción / El Independiente

partir de este martes, el presidente Joe Biden asumirá el poder de restringir los cruces en la frontera, lo que se conoce como "cierre de la frontera", a fin de reducir la inmigración irregular.

"Como todo el mundo sabe, el presidente Biden está emitiendo una proclama presidencial que suspenderá temporalmente la entrada de no ciudadanos a través de la frontera sur", confirmó un alto funcionario de la Administración Biden.

De acuerdo con El Diario NY aunado a ello, la Administración Biden refuerza las reglas de petición de asilo, basadas en el Título 8, procesará peticiones de protección en forma expedita y deportará a quienes no cumplan con requisitos de estancia en Estados Unidos.

"Hoy, la administración está tomando medidas decisivas diseñadas para fortalecer la seguridad de nuestra frontera sur y reducir la migración ilegal, suspendiendo la entrada de personas a través de la frontera sur", agregó el funcionario. "[La regla] restringirá la elegibilidad para asilo durante periodos de encuentros [con inmigrantes] de orden elevada para aquellos que cruzan la frontera sur ilegalmente o sin autorización, y eso incluye tanto a la frontera terrestre suroeste, así como en nuestras fronteras costeras del sur".

Entre los cambios se indicó que las personas que cruzan la frontera sur en forma irregular no serán elegibles para recibir asilo.

Aquellos inmigrantes que crucen la frontera sur y son procesados para su expulsión acelerada tendrían derecho a una entrevista para exponer su caso de protección, pero eso no significará el otorgamiento de la protección. El funcionario indicó que Estados Unidos seguirá cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales sobre asilo, pero con mayor dureza.

"[Es] un nuevo estándar con normas más estrictas que las que se aplican actualmente en la frontera", justificó el funcionario.

#### "CIERRE DE LA FRONTERA" SERÁ UN ARMA QUE BIDEN PUEDA VENDER AL ELECTORADO

Organizaciones en defensa de inmigrantes y derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, criticaron la decisión del presidente Biden, quien ha enfrentado también presión de los republicanos por sus políticas en la frontera.

"La Administración Biden acaba de anunciar una orden ejecutiva que restringirá severamente el derecho legal de las personas a solicitar asilo, poniendo en riesgo decenas de miles de vidas", expresó ACLU. "Esta acción adopta el mismo enfoque que la prohibición de asilo de la administración Trump. Impugnaremos esta orden en los tribunales".

Fue a inicios de abril cuando trascendió que el presidente preparaba una medida de control fronterizo. Por su parte, la Casa Blanca no descarta que la orden ejecutiva sea llevada a los tribunales por organizaciones de defensa de derechos humanos o por Estados republicanos, quienes son muy críticos con la posición del presidente en la gestión fronteriza.

El "cierre de la frontera" será un arma que Biden pueda vender al electorado durante el debate con Trump, programado para el próximo 27 de junio. El republicano, en cambio, tiene entre sus promesas de campaña cerrar la frontera con México en el primer día de su vuelta a la Casa Blanca.

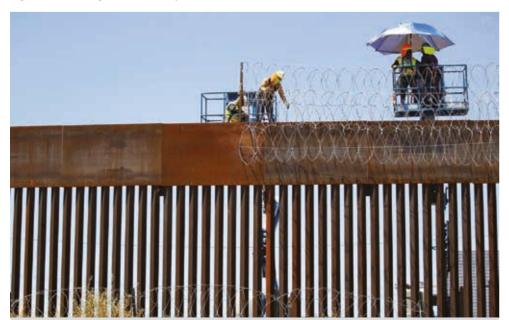

Foto: EFE



Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (Foto EFE)

#### REGISTROS MIGRATORIOS DE BIDEN, SUMAN MÁS DE 20 MILLONES DE ILEGALES EN EU: DAILY MAIL

Por Redacción / El Independiente

aily Mail en su versión digital publicó que, después de casi ocho millones de detenciones en la frontera sur desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden finalmente está preparado para, en esta semana, ejecutar una acción ejecutiva que abordaría la inmigración ilegal.

Pero a sólo cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dice que es "muy poco y demasiado tarde" y los republicanos han calificado la medida como un "truco" electoral.

También afirma que a pesar de los planes para una sola orden ejecutiva que podría cerrar la frontera, Biden y el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ya han promulgado otras 64 acciones desde enero de 2021 "para abrir la frontera".

La inmigración ilegal y la crisis en la frontera sur siguen siendo temas prioritarios para los votantes de cara a noviembre, y Biden busca finalmente actuar después de años de presión para implementar una ofensiva.

Algunas estimaciones sitúan el número de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos en más de 20 millones. Y el número de escapadas sigue eludiendo incluso a los altos funcionarios de inmigración.

La Casa Blanca de Biden afirmó repetidamente que el Congreso debía ser la entidad que frenara el flujo récord de inmigración ilegal en la frontera sur. Pero ahora el presidente demócrata planea anunciar una orden ejecutiva el martes.

La acción representaría las políticas fronterizas más restrictivas propuestas por Biden y recuerda las políticas del expresidente Donald Trump para bloquear la migración en la frontera sur, acciones que fueron impugnadas en tribunales federales por los demócratas. Varios funcionarios familiarizados con el asunto dijeron a Associated Press (AP) que Biden planea promulgar en su orden ejecutiva partes del fallido acuerdo fronterizo del Senado. Esto incluiría negar la entrada a migrantes en ciertos umbrales, como limitarla cuando los encuentros lleguen a 4,000 por día en el transcurso de una semana.

Otros legisladores republicanos afirman que la acción ejecutiva es un "truco" e insisten en que Biden finalmente está tomando medidas, porque se vio obligado a enfrentar la realidad de lo importante que es la frontera y la inmigración ilegal para los votantes que se dirigen a las urnas en noviembre.

La autoridad que la Casa Blanca espera utilizar en la orden ejecutiva proviene de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa ley proporciona a los presidentes margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes si fuera "perjudicial" para los intereses nacionales.

Trump se apoyó repetidamente en esa sección de la ley para impedir que ciertos grupos de inmigrantes cruzaran ilegalmente a Estados Unidos.

Anteriormente, la Casa Blanca pidió al Congreso que aprobara nuevas leyes para ampliar la autoridad presidencial de Biden sobre la frontera, pero un acuerdo fronterizo bipartidista no logró despegar a principios de este año.

Los presidentes que utilizan la sección 212(f) para restringir la migración no requieren la aprobación del Congreso. Pero Biden ha dicho repetidamente que quiere nuevas leyes del Congreso para arreglar la frontera.

Parece que la Casa Blanca ha decidido que pueden hacerlo solos, como han acusado los republicanos, después de que el acuerdo del Senado fracasara dos veces.

Johnson argumentó el domingo que Biden sólo está tomando la iniciativa en la cuestión fronteriza porque encuestas recientes sugieren que la inmigración es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses.

## BIDEN LLAMA A AMLO PARA HABLAR DE LAS RESTRICCIONES MIGRATORIAS

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre la nueva orden ejecutiva que limita desde este martes las solicitudes de asilo en la frontera común, una de las medidas migratorias más duras del mandatario estadounidense. La orden de Biden, anunciada tras la victoria de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en las presidenciales mexicanas, permitirá limitar las solicitudes de asilo y llevar a cabo deportaciones expeditas cuando se supere un número determinado de detenciones de personas que cruzaron de forma irregular la frontera.

La Casa Blanca informó en un comunicado que ambos mandatarios se comprometieron en la llamada a "mantener su fuerte cooperación" hasta que finalice el mandato de López Obrador el 1 de octubre, fecha en la que Sheinbaum asumirá el poder, y a "garantizar una relación bilateral estable y productiva" durante la transición de poderes.

### BIDEN AGRADECE "LA ASOCIACIÓN SÓLIDA Y CONSTRUCTIVA"

Asimismo, Biden agradeció a López Obrador "la asociación sólida y constructiva" que ha habido durante su mandato para mejorar la cooperación económica, la gestión de la migración en la frontera y la promoción de la seguridad y la prosperidad.

El mandatario estadounidense explicó también a su contraparte de México que ha autorizado tres proyectos para expandir puentes internacionales en la frontera de Texas que "beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica entre Estados Unidos y México".

Previamente, durante su rueda de prensa matutina, López Obrador informó que tenía previsto hablar por teléfono este martes con Biden sobre la nueva orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera.

"Tenemos pendiente una llamada telefónica con el presidente Biden, probablemente hoy, sobre esto, sobre el tema migratorio. Hemos venido avanzando bien", explicó López Obrador, quien ha cooperado de forma estrecha con la Administración estadounidense para frenar los flujos migratorios que van hacia el norte.

Biden anunció la medida a cinco meses de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde la migración es la prioridad de los votantes y el demócrata competirá contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), quien presiona al Gobierno con su retórica antinmigración.

El próximo mandatario estadounidense tendrá como contraparte en México a Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones presidenciales el domingo pasado con la promesa de defender la soberanía del país sin importar quién llegue a la Casa Blanca, pero previó mantener la política migratoria de López Obrador.

#### BIDEN PROMETE A AMLO GARANTIZAR UNA PRODUCTIVA RELACIÓN BILATERAL DURANTETRANSICIÓN A SHEINBAUM

En tanto, en la llamada de Biden a AMLO, el primero le expresó al presidente de México, la garantía de un estable y productiva relación bilateral durante la transición al gobierno de Claudia Sheinbaum

"Los dos líderes se comprometieron a mantener una fuerte cooperación durante el resto del periodo del presidente López Obrador para garantizar una estable y productiva relación bilateral durante la transición al gobierno de la presidente electa, Sheinbaum", destaca la reseña que difundió la Casa Blanca sobre la llamada telefónica.

Biden aprovechó la conversación para una vez más felicitar al pueblo de México, a Sheinbaum y a López Obrador por la jornada electoral del pasado 2 de junio que calificó de histórica, libre y justa.

"Le agradeció al presidente López Obrador por la sólida y constructiva alianza que construyeron para fortalecer la cooperación bilateral en materia económica, manejar la migración en la frontera común y avanzar en la prosperidad y seguridad regional", acotó la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos no revela en la reseña si Biden habló con López Obrador, de los detalles sobre la Orden Ejecutiva que firmó este martes 4 de junio, o sobre si lo hizo ayer cuando habló con Sheinbaum.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado, han aceptado revelar si bajo la nueva restricción migratoria ordenada por Biden, el gobierno mexicano aceptó recibir a más inmigrantes deportados de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense y venezolana.

Bajo el acuerdo migratorio anterior por la emergencia sanitaria generada por la pandemia de covid-19, por medio del programa Quédate en México, el gobierno de López Obrador aceptó recibir mensualmente a 30 mil inmigrantes deportados de Estados Unidos.

Con información de APRO.



Foto: EFE



Foto: EFE

## PRIMERO, QUE RESPETEN A MÉXICO: AMLO

Por José Vilchis Guerrero

Podrá haber medidas de deportación, que siempre han existido, pero cierre de fronteras no, reflexionó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el anuncio del presidente Joe Biden de que se va a cerrar la frontera de Estados Unidos si no disminuyen a mil 500 solicitudes diarias de asilo por parte de los migrantes que llegan a la frontera.

"Sobre el tema migratorio, hemos venido avanzando bien. Hay posturas de los dos gobiernos: Primero, que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías, que busquemos una política de buena vecindad y que cuidemos nuestra integración económica-comercial. Y para nosotros es muy importante que en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos se incluyan cuando menos dos cosas:

"Una, la regularización de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años y que aportan al desarrollo de esa gran nación. Y consideramos que es injusto que estén millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos honradamente, que contribuyan al progreso de esa gran nación, y que no sean atendidos y que no sea regularizada su situación".

Frente a la determinación del presidente Biden, quien busca la reelección en Estados Unidos y anunció medidas restrictivas en el caso de la migración, por lo cual el presidente López Obrador dijo que este mismo martes hablaría por teléfono con el mandatario estadunidense, para plantearle 10 puntos que ya en otras ocasiones le propuso para resolver el tema de la migración.

"El segundo es que se atiendan las causas de la migración; que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera. Que se entienda que la gente se echa a andar por necesidad, no por gusto. Que la migración sea opcional, no forzada". Eso se puede atender si el gobierno de Estados Unidos dedica un porcentaje menor al que desti-

nan para comprar armas en países con conflicto, expresó el mandatario, porque no es posible que se aprueben 50, 60, 100 mil millones de dólares para las guerras y no se apruebe absolutamente nada en el congreso para apoyar a los pueblos de Centroamérica, de América Latina y el Caribe, que son los pueblos que por necesidad tienen que optar por la migración.

"Estoy seguro que, si esto se les propone a los ciudadanos de Estados Unidos, ellos lo aceptarían. Lo que pasa, -volvemos a lo mismo- es que todo se vuelve sensacionalismo y se cae en la simplicidad de echar culpas; más, en efecto, cuando hay procesos electorales, 'el problema son los migrantes', y están duro y duro y duro con eso en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, duro, duro, duro, al grado que le preguntan a un ciudadano de Estados Unidos que, si los migrantes son los que introducen la droga, y la mayoría dice: 'Sí'.

López Obrador aclaró tres cosas: Una, que la relación con el presidente Biden es mucho muy buena, ha sido de mucho respeto. Dos: que es fundamental entender que México y Estados Unidos son dos países soberanos, ellos pueden tomar las medidas que consideren, como también nosotros. Entonces, somos respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos y naciones. "La única recomendación es que sigamos, a pesar de que podamos tener diferencias políticas en este tema, que continuemos con nuestras relaciones, con la política de buena vecindad. No es muy difícil con el presidente Biden porque él ha actuado, repito, de forma muy respetuosa". Y también, agregó, que Biden no esté pensando que se va a cerrar la frontera, porque eso no se puede, aunque se quisiera, porque es muy grande la integración económica de México y Estados Unidos, hay miles de cruces fronterizos a diario porque son economías como la de California y Texas, que están vinculadas a la mexicana y cerrar la frontera perjudicaría a las empresas de ambos países.

Fuente: Presidencia de la República.

# ZÓCAILO 2024

## TABOADA ADVIERTE QUE REVISARÁN ACTA POR ACTA

Por Luz Gaytán / CDMX Magacín

antiago Taboada, quien fuera el candidato de la alianza "Va por la CDMX" a la jefatura de Gobierno, advirtió que estarán revisando de manera minuciosa "acta por acta", además de documentar las incidencias que se hayan presentado en las casillas de los comicios del 2 de junio.

Aunque, en la madrugada del 3 de junio reconoció el triunfo de su contrincante, Clara Brugada, aspirante de la coalición "Sigamos haciendo historia en la Ciudad de México", Taboada anunció horas después, a través de su cuenta en la red social X @STaboadaMx, que checarían todo lo registrado en las casillas instaladas en la Ciudad de México.

"Seguimos revisando acta por acta, y recopilando incidencias en casillas. Si fuiste funcionario o representante y conoces alguna irregularidad, comunícamela", expuso.

"Tu voto y todo tu esfuerzo lo haremos valer y nos estamos encargando de que sea bien contado".

El panista invitó a sus seguidores a entrar al sitio taboada.mx para subir las actas y utilizar el hashtag #SubeTuSábana para evidenciar y documentar cualquier anomalía.

La respuesta de los usuarios ha sido positiva, en dicho hashtag se pueden observar las fotos de los distintos ciudadanos con las sábanas de sus casillas.

En algunas, por ejemplo, se pueden observar imágenes de sábanas de la alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc, entre otras.

Taboada lanzó su convocatoria luego de que Xóchitl Gálvez, la abanderada por el PAN, PRI y PRD, para contender por la presidencia de la República, diera a conocer por la red social X, que impugnaría los resultados que estaba dando a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el que le daba la victoria a su contrincante Claudia Sheibaum, candidata del partido oficialista.



Foto: Especial

#### LOS PLANES DE ALEIDA PARA IZTAPALAPA

Por CDMX Magacín

leida Alavez Ruíz, candidata a la Alcaldía Iztapalapa por la alianza "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México", es la virtual ganadora de la elección en la demarcación, siendo la más votada con 615 mil votos, según el PREP del Instituto Electoral de la CDMX (IECM).

"Muchas gracias, Iztapalapa. Las tendencias nos dan resultados favorables y estaremos al frente de la alcaldía", dijo Alavez, tras recibir la noticia.

Afirmó que trabajará con mucha responsabilidad, entrega y dedicación para todas y todos, porque "ama" la alcaldía.

Aseguró que atenderá a los iztapalapenses como se merecen y dará continuidad a la protección de los derechos del pueblo, en favor de su bienestar.

"Tendremos una Iztapalapa segura, una Iztapalapa sana, una Iztapalapa con movilidad y seguridad vial; una Iztapalapa con alimentación adecuada para afianzar la segunda etapa de la Transformación", expresó la abanderada de los partidos Morena, PT y PVEM.

La virtual alcaldesa expresó que Iztapalapa requiere del trabajo de todos.

"Iztapalapa es mucho pueblo y si el pueblo demostró estar con nosotros ahora hay que demostrarle que cuentan conmigo", aseguró.

Iztapalapa es la demarcación territorial que presenta el mayor desafío en materia de inseguridad de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México.

Resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran que Iztapalapa fue la única de las alcaldías en la CDMX en donde la percepción de la inseguridad incrementó.

Dicho sondeo reveló que 7 de cada 10 habitantes dijeron sentirse inseguros, esto durante el primer trimestre del 2024.

Alavez expresó que todo el trabajo que se tiene por delante se realizará de manera transparente, de la mano de la gente y con mucho orgullo.

Afirmó que la Transformación continuará con Claudia Sheinbaum, en la Presidencia de la República y con Clara Brugada, al frente de la Jefatura de Gobierno, para que desaparezcan los partidos que lucran con el poder.

## CELEBRAN FRENO A LOS MONREAL EN CUAUHTÉMOC

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

a diputada del PAN, por la demarcación territorial Cuauhtémoc, Frida Guillén celebró que Alessandra Rojo de la Vega será la próxima alcaldesa, y que le haya puesto un freno a Morena, el partido que venía gobernando dicha demarcación territorial desde el 2015.

"Estoy segura que con Alessandra Rojo de la Vega y su capacidad de trabajo, además de su pasión por el bien común, harán que nuestras vecinos y vecinos gocen de una mejor calidad de vida", expresó Guillen Ortiz.

La legisladora dijo que por fin, la Cuauhtémoc tendrá un gobierno de alternancia con una mujer que tiene trabajo social y un activismo constante a favor de las mujeres.

Subrayó que, en los últimos nueve años, la demarcación ha sido cuna de la negligencia y políticos que traicionan sus ideales, lo que ha causado que los vecinos desconfíen plenamente de las autoridades.

Dijo que se acabará la corrupción, ya no habrá extorsiones y la violencia será cuestión del pasado. "Por muchos años se toleró a la mafia de despojos, del cobro de piso y servicios que no son de calidad; hoy, bajo un gobierno del PAN, PRI y PRD, es posible que haya un modelo de atención ciudadana más oportuno y capaz de resolver". Pidió a la próxima alcaldesa, mantener su lucha por las mujeres de Cuauhtémoc y no dejarlas solas como fue Néstor, Monreal y Cuevas.

"Nosotros en la siguiente Legislatura vamos a trabajar con Rojo de la Vega de manera coordinada porque sabemos que será aliada y no nos traicionará. Sus gestores fueron las peores y Claudia Sheinbaum nunca miró por nosotras en Cuauhtémoc", concluyó. Y anuncio lo siguiente: "Nosotros en la siguiente Legislatura vamos a trabajar con Rojo de la Vega de manera coordinada porque sabemos que será aliada y no nos traicionará".

El PREP del IECM concluyó este martes con el 99.3 de las actas computadas, y dio como resultado que Rojo de la Vega ganó la elección con 143 mil 70 votos, con 46.73% de las preferencias, mientras que Catalina Monreal candidata de Morena, registró 131 mil 341 sufragios, una diferencia de 11 mil 729 votos.



Foto: Especial

## **BRUGADA RECOGERA** PROPUESTAS CIUDADANAS

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

▶lara Brugada Molina, virtual jefa de Gobierno por la alianza "Sigamos haciendo historia en la Ciudad de México", anunció que regresará a cada colonia, pueblo y barrio de la ciudad, como parte del compromiso hecho en campaña, para recoger las propuestas ciudadanas.

Para lo anterior, llevará a cabo una gira de agradecimiento para construir con la población la agenda específica de trabajo, que permita afinar su Proyecto de Gobierno para los próximos seis años.

"Tenemos estos meses para trabajar intensamente en construir, ya tenemos el proyecto de gobierno, solo tenemos que afinar más el proyecto con el cual arrancaremos en el mes de octubre", subrayó.

En ese sentido, Clara Brugada afirmó que su gobierno será uno que escuche las propuestas de la población, y adelantó que en 15 días instalará una mesa de recepción de propuestas en el Zócalo capitalino.

"A mí me encanta escuchar las propuestas de la gente porque de ahí salen ideas maravillosas, así que me voy a instalar en el Zócalo capitalino con todo el equipo a recibir las propuestas".

Reiteró su reconocimiento a la ciudadanía de la capital por su participación en la jornada electoral del pasado 2 de junio y hacer un proceso cívico, pacífico y con una amplia participación

"Ahora que están concluyendo el PREP, pues nos da una ventaja de más de 700 mil votos y 13 puntos de ventaja, así que agradecemos mucho a toda la población", manifestó la próxima jefa de Gobierno.

#### RECICLARÁ PROPAGANDA

Brugada también convocó a todas y todos los militantes del movimiento de la Cuarta Transformación y a la población en general, a participar en la jornada de limpieza masiva para el retiro de propaganda electoral de calles y espacios públicos de la capital, la cual reciclará y convertirá en mobiliario urbano.

"Arrancamos con esta convocatoria, que hacemos a toda la militancia para que salgamos a las calles y podamos ir retirando el espacio público esta propaganda que tuvo su función durante el proceso electoral", anunció.

Destacó que la propaganda electoral recolectada se reciclará para ser convertida en 'tabiques verdes' que servirán como material para la construcción de mobiliario urbano, infraestructura pública, e incluso como parte de la construcción de las 100 Utopías que tiene contempladas.

"Así que vamos a procesar todos los pendones y toda la propaganda que se utilizó en el proceso electoral para sacar este material", apuntó.

En el arranque de la jornada de limpieza y tras realizar un recorrido sobre la calle Bradley, desde Thiers hasta Gutemberg, en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, Brugada hizo el llamado a todos sus simpatizantes a sumarse a esta actividad, para que no pase más tiempo y esta semana empiece a quedar limpia toda la ciudad.



Foto: Especial

#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

#### TAMBIÉN EN CDMX, RECUENTO **EN MILES DE CASILLAS**

Por Alejandro Lelo de Larrea

I INE informó que se prevé el recuento de al menos el ■60% de los paquetes electorales, que conlleva su reapertura, ante lo cual en la oposición en la Ciudad de México también ya exploran solicitar el mismo procedimiento ante el IECM, porque igual se están documentando irregularidades, incidencias en miles de casillas.

Es decir, uno de los escenarios en los próximos días en la capital del país es que se reabrieran también miles de casillas, más del 20%, lo que podría generar una falta de certeza jurídica en el resultado, que es una causal de nulidad de la elección, si así lo solicita el partido o coalición, y posteriormente lo considera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De este hecho, ya hay un precedente de recuento de enorme magnitud que no transitó: tras las elecciones de 2006, en las que López Obrador alegó fraude, porque Felipe Calderón tenía una ventaja de apenas el 0.5%. Surgió esa campaña de "voto por voto, casilla por casilla", en la que pedían recontar los sufragios de todos los paquetes. Su plan de fondo era precisamente que se reabriera más del 20% y solicitar la nulidad electoral de certeza jurídica. No caminó.

Este miércoles que comience el cómputo de votos es el camino que debería seguir la oposición de la capital, ante el IECM. Pero necesitan tener toda la información, las actas y/o sábanas de todas las casillas, lo que hasta hoy no tienen.

Sin embargo, una iniciativa ciudadana en redes sociales, espontánea, se ha ocupado de conseguir toda esa información: toman la foto de la sábana de la casilla donde votaron, la comparan con el PREP y postean las irregularidades. La mayoría de lo que se reporta en los posts en X y Facebook es que le quitaron votos a Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno, así como a los candidatos a las Alcaldías y diputaciones locales.

El problema es que aún no han sistematizado la información. Por eso es que Taboada difundió un sitio web para generar una enorme base de datos que les permita ubicar las casillas en las que presentarán sus solicitudes para recuento, con un sustento jurídico para la autoridad electoral. El sitio web es www.taboada.mx, el cual arrancó su operación este martes.

Así lo promovió Taboada en su cuenta de X: "Seguimos revisando acta por acta, y recopilando incidencias en casillas. Si fuiste funcionario o representante y conoces alguna irregularidad comunicamela. Tu voto y todo tu esfuerzo lo haremos valer y nos estamos encargando de que sea bien contado". En el sitio web hay un formulario en el que se Foto, alcaldía, número de sección, número de casilla y tipo de casilla.

El lunes por la noche Taboada fijó ya una postura, tras la exigencia de la gente en redes sociales, de que ante las autoridades electorales litigue y no permita que les quiten un solo sufragio.

"Seguimos revisando acta por acta y recopilando incidencias en casillas. Si fuiste funcionario o representante y conoces alguna irregularidad comunícamela. Tu voto y todo tu esfuerzo lo haremos valer y nos estamos encargando de que sea bien contado", posteó en X este lunes por la noche. El escenario del recuento de miles de casillas en la CDMX es muy probable que se cumpla, pero lo que se antoja difícil es que a partir de la reapertura de más del 20% de las casillas se pudiera anular la elección. Lo veremos.

### **GLORIETA DE COLÓN**

## FRENAN ÍMPETUS PELEONEROS DE CITLALLI Y EL 'SEBAS'

fue la mismísima Brugada quien frenó los ímpetus de

la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y del presidente del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez. Resulta que habían convocado para este martes a una conferencia de prensa para anunciar una serie de impugnaciones en contra de triunfos consistentes de la oposición, pero la suspendieron porque "van a afinar

os cuentan algunos temas", nos dijo gente cercana a él. La versión entre colegas periodistas es que le pidieron al Sebas que mejor ni le mueva porque si se va por ese camino saldrán las miles de triquiñuelas que hizo Morena, principalmente compra de votos, extorsión con programas sociales y el uso ilegal de las instituciones de Gobierno para afectar a la oposición. Le dijeron que mejor se ocupara de defender su endeble ventaja en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, porque a pesar de todas las trapacerías de Morena, van arriba por apenas el 2.5% en ambos casos.

#### NADIE LE CREE AL IECM

El IECM pretende negar justificar que el domingo en un momento crucial para el resultado y la certidumbre electoral, se les "cayó y calló" el sistema, como a Manuel Bartlett en 1988. Tan no le creen, que aumenta en la conversación en redes sociales la falla del PREP es parte de un fraude. Este martes, el organismo electoral emitió un comunicado que resulta no sólo inverosímil, sino mentiroso. Dicen que "el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) operó en forma y sin contratiempos". Ni uno, ni lo otro, como ya lo dijimos. Pretenden ocultar el sol con un dedo, además tres días después del muy delicado hecho. Los sospechosistas apuntan a la Presidencia del IECM, que encabeza Patricia Avendaño, quien es vista como "caballo de Troya" del oficialismo en el órgano electoral. Por más que digan, esa "caída" y "callada" del PREP para nada abonó a la certidumbre, sino al contrario.

## La esperanza de México



Foto: Especial

Con la mayoría calificada

prácticamente asegurada

en la Cámara de Diputados

y posiblemente alcanzable

en el Senado, Morena tiene

la capacidad de impulsar

una serie de reformas

constitucionales y legislativas

que han estado en su agenda

desde hace tiempo

#### **DÍA CERO**

## IMPLICACIONES ELECTORALES DE 2024: EL CONGRESO, LAS ENTIDADES Y EL PLAN C

Por Juan Manuel Aguilar Antonio\*

I resultado de las elecciones del 2 de junio de 2024 resultó en una victoria histórica para Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ser electa presidenta de México, logró un triunfo con una ventaja cercana a los 30 puntos porcentuales. La magnitud de esta victoria no solo consolida el poder de Morena, sino que también plantea cuestionamientos significativos sobre el futuro político y económico del país, esto se relaciona a aspectos como la configuración del Congreso de la República, el nuevo mapa político electoral en las entidades y las reformas pendientes que pueden llevan a la materialización el Plan C que alguna vez citó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Examinemos algunos de los puntos clave, más allá de la victoria de Claudia Sheinbaum.

La nueva configuración del Congreso y sus implicaciones

Las elecciones del 2 de junio de 2024 han marcado un hito en la historia política de México. Morena, el partido en el poder, junto con sus aliados, ha logrado una victoria aplastante, consolidando su dominio en ambas cámaras del Congreso. Estos resultados no solo reflejan un respaldo popular significativo, sino que también plantean serias implicaciones para el futuro del país en términos de gobernanza, equilibrio de poderes y las reformas pendientes.

En la cámara de diputados, compuesta por 500 legisladores, quedó configurada de la siguiente manera:

- Morena: Entre 233 y 251 diputados.
- Partido del Trabajo (PT): Entre 46 y 52 diputados.
- Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Entre 67 y 77 diputados.

Lo que lleva a un total de la coalición Morena-PT-PVEM de entre 346 y 380 diputados (una mayoría calificada se alcanza con 334 diputados), lo que dotará al gobierno de Sheinbaum de una fuerte bancada de legisladores capaces de impulsar sus reformas en la cámara baja. Respecto a los partidos de oposición, los números están de la siguiente manera:

- Partido Acción Nacional (PAN): Entre 64 y 80 diputados.
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): Entre 30 y 41 diputados.
- Partido de la Revolución Democrática (PRD): Entre 0 y 8 diputados.

Por último, se incida que Movimiento Ciudadano (MC) alcanzará entre 23 y 32 diputados, mientras que los candidatos independientes tendrán entre 0 y 2 diputados.

Respecto al Senado de la República, compuesto por 128 senadores, quedó configurado de la siguiente manera:

- Morena: Entre 57 y 60 senadores.
- Partido del Trabajo (PT): Entre 9 y 13 senadores.
- Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Entre 10 y 15 senadores.

En total de la coalición Morena-PT-PVEM alcanzara entre 76 y 88 senadores (una mayoría calificada se alcanza con 86 senadores). En el caso de los partidos de oposición los números están de la siguiente manera:

- Partido Acción Nacional (PAN): Entre 19 y 22 senadores.
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): Entre 15 y 18 senadores
- Partido de la Revolución Democrática (PRD): Entre 0 y 3 senadores.
- Movimiento Ciudadano (MC): Entre 4 y 8 senadores.

De esta forma, la abrumadora mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso les otorga un control sin precedentes para impulsar su agenda legislativa. Esta configuración facilita la aprobación de reformas constitucionales, lo que podría llevar a cambios profundos en diversas áreas del gobierno y la economía.

#### RESULTADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Morena y sus aliados también lograron importantes victorias a nivel estatal, consolidando su poder en varias regiones clave del país. A continuación, se detalla el resultado

> en algunas de las entidades más relevantes:

Ciudad de México: Clara Brugada, de Morena, obtuvo entre 49% y 52.8% de la votación, superando a Santiago Taboada del PAN.

Chiapas: Eduardo Ramírez de Morena ganó con entre 79.8% y 82.6% de los votos.

Tabasco: Javier May de Morena alcanzó entre 78.5% y 83% de los votos.

Morelos, Puebla y Veracruz: Morena mantiene el control con aproximadamente 50% de los votos en cada estado.

Yucatán: Joaquín Díaz Mena de Morena ganó con entre 46.5% y 51.6% de los votos, arrebatando la gubernatura al PAN.

Guanajuato: Libia García Muñoz Ledo del PAN ganó con entre 49.9% y 52.6% de los votos, siendo uno de los pocos triunfos de la oposición.

Jalisco: Jesús Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano ganó con entre 42.5% y 45.1% de los votos.

En este sentido, destaca la capacidad de Morena de mantener entidades en la cuáles sus gobernadores tuvieron un mal desempeño, por ejemplo, Veracruz y Morelos. Del mismo modo, Puebla a pesar de la crisis de ingobernabilidad que atravesó por seis años, con dos gobernadores fallecidos, y 4 designados por el Congreso. También, es importante el triunfo de Joaquín Diaz Mena en Yucatán, entidad que ha transitado de un gobierno del PAN ahora pasar a forma parte de la marea guinda a nivel nacional.

Por otra parte, destaca Guanajuato sin sorpresas, al ser uno de los principales bastiones del Partido Acción Nacional, así como el triunfo de MC en Jalisco, que le permitirán controlar por seis años más una de las entidades más importantes del país. Un aspecto que debe preocupar a todos los partidos de oposición es que, con excepción del estado de Aguascalientes, Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria en la elección presidencial en 31 de las entidades del territorio nacional.

#### LA VIABILIDAD DEL PLAN C DE LÓPEZ OBRADOR

Con la mayoría calificada prácticamente asegurada en la Cámara de Diputados y posiblemente alcanzable en el Senado, Morena tiene la capacidad de impulsar una serie de reformas constitucionales y legislativas que han estado en su agenda desde hace tiempo. Entre las más importantes de las reformas pendientes están:

Reforma del Poder Judicial: Una de las propuestas más controvertidas propuestas por López Obrador, incluye la posibilidad de



Foto: X / @mario\_delgado

que jueces y magistrados sean electos por voto popular. Esta medida ha sido criticada debido al riesgo de politización de la justicia y la erosión de la independencia de la SCJN. Eliminación de Órganos Autónomos: El

presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum han expresado su intención de eliminar varios órganos autónomos que consideran innecesarios. Entre ellos se encuentran Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). No queda de más mencionar que a eliminación o reducción de la autonomía de órganos como el INE y el INAI podría tener un impacto negativo en la transparencia y la competencia en México. Estas instituciones han jugado un papel crucial en la vigilancia electoral y en el acceso a la información pública, elementos esenciales para la democracia y la rendición de cuentas.

La anexión de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): una de las más polémicas, debido al grado de empoderamiento que ha vivido la institución durante el último sexenio. Del mismo modo, se considera que la inserción de la Guardia Nacional en la SEDENA promovería el militarismo en el país y minimizaría las posibilidades de alcanzar una alternativa civil para la solución de la violencia y el combate a la delincuencia organizada a nivel nacional.

Regulaciones en materia económica y laboral: Otras reformas incluyen cambios en la regulación económica y social, como la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto, y la garantía de que el salario mínimo no sea menor a la inflación. Estas medidas buscan una mayor intervención estatal en la economía y una redistribución de los recursos.

En pocas palabras, estimado lector, las elecciones del 2 de junio de 2024 han consolidado a Morena como la principal fuerza política en México, otorgándole un control significativo sobre el Congreso y varias entidades federativas. Si bien esto le permite al partido impulsar su agenda legislativa de manera más efectiva, también plantea serias preocupaciones sobre la concentración de poder y la erosión de contrapesos democráticos. Será crucial la vigilancia y el activismo de la sociedad civil para proteger las instituciones democráticas y garantizar que los cambios se realicen en beneficio de todos los mexicanos.

\*X: @Travelerjm



Foto: X / @mario\_delgado

#### CONFIDENTE EMEEQUIS



### ALESSANDRA ROJO, **UNA VICTORIA QUE SE ANTOJABA IMPOSIBLE**

naufragio quedan hazañas dignas de se-

Para nada resultó sencillo para

Rojo de la Vega, e inclusive

trataron de atemorizarla

disparando contra su

camioneta. Un hecho que

está siendo investigado por

la Fiscalía y en el que ya hay

dos detenidos acusados

de feminicidio en grado de

tentativa

ñalar. Una de ellas es el triunfo, en la alcaldía Cuauhtémoc, de Alessandra Rojo de la Vega. La abanderada del PAN, PRI y PRD se impuso a la maquinaria de Morena y a toda una serie de intereses que se mueven en lo que es un punto neurálgico de la capital del país.

Para Morena, la alcaldía Cuauhtémoc era tan prioritaria que limaron asperezas, derivadas de la contienda de 2021 y designaron candidata a Catalina Monreal.

Nadie quería sorpresas y estas, en teoría se disiparían, porque Ricardo Monreal senador y también ex alcalde de esa demarcación, operaría en

favor de su hija. A ello se sumó el

apoyo de René Bejarano, uno de los políticos, con trabajo en territorio, más curtidos y eficaces. Una mancuerna relevante sobre todo si recordamos que la derrota de Dolores Padierna ante Sandra Cuevas, hace tres años, se atribuyó a la falta de apoyo de los grupos monrealistas.

En parte por eso resultó compleja la designación de la candidatura del PAN, PRI y PRD. Algunos de los potenciales participantes se hicieron a un lado, porque no querían confrontarse con Monreal y porque percibían que había una suerte de triunfo adelantado.

En ese contexto, Rojo de la Vega decidió participar, asumiendo que las cartas en principio no eran las mejores y que se veía muy complejo el alcanzar el éxito.

Es más, los escenarios que se planteaban en los partidos no resultaban nada esperanzadores.

Pero Rojo de la Vega realizó una campaña sin muchos recursos, con un adecuado calendario de trabajo y un equipo compacto que resultó eficaz.

Conversó y convenció a los vecinos y ello terminó por reflejarse en las urnas, logrando un porcentaje del 46.73% frente al 42.58 % que obtuvo Monreal.

Un aspecto para resaltar es que existió el voto cruzado, ya que Monreal no recibió el mismo apoyo que las candidaturas a puestos legislativos, pero Rojo de la Vega sí supero esa meta, lo que se muestra, inclusive, en que el propio Taboada alcanzó el 44.3%. En los hechos, las posibilidades de triunfo de Va x la CDMX en la Cuauhtémoc se percibían más complejos que los que hubiera implicado la llegada de Santiago Taboada al viejo Palacio del Ayuntamiento.

Para nada resultó sencillo para Rojo de la Vega, e inclusive trataron de atemorizarla disparando contra su camioneta. Un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y en el que ya hay dos detenidos acusados de feminicidio en grado de tentativa. Uno de los implicados afirmó que "alguien" la había pagado 60 mil pesos para "darle un susto" a la candidata.

espués del Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales del ataque, pero el hecho, sin duda, enrareció el ambiente.

> Una de las lecciones de lo que ocurrió en la Cuauhtémoc, es que a las buenas candidaturas hay que dotarlas de estrategias profesionales, que sean capaces de plantear con acierto el tema de la propia campaña y no cerrarse a opiniones externas.

> Es decir, dio una excelente batalla con herramientas y presupuestos limitados.

> Y fue valiente, nunca dejó de señalar errores de su adversaria y estableció el relato de que era hora de un cambio, señalando que había que romper con el control de los Monreal, que alcanzaba ya tres periodos

en la alcaldía, con el propio senador, con Néstor Núñez y con Sandra Cuevas, quien llegó por el PAN, PRI y PRD, pero entró en una deriva que recaló en MC, aportándoles más problemas que votos en su búsqueda de la senaduría.

Ahora vendrá otro reto para la triunfadora de la contienda, porque

la alcaldía que está por gobernar tiene una alta complejidad, al grado de que alguna vez el propio Monreal señaló que la Cuauhtémoc implicaba un desafío mayor que Zacatecas, por el calado de los problemas, las exigencias cotidianas y pero también por la acción de los ciudadanos.

Tan solo por su dimensión simbólica, porque en ella están las sedes del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y la Jefatura de Gobierno, es ya de una relevancia importante.

El corredor Reforma es uno de los espacios de negocios y turístico más grandes del país, pero al mismo tiempo hay colonias de alta marginalidad y una presencia del comercio ambulante que implica una atención las 24 horas.



Foto: X / @AlessandraRdlv



Foto: Cuartoscuro

### **SÓLO 15 ENTIDADES CUMPLEN CON LAS FUNCIONES POLICIALES ESTABLECIDAS EN LA LEY: IBD**

Por Redacción / El Independiente

e acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, en 2022 sólo quince entidades federativas habían destinado personal de las corporaciones policiales a las funciones de investigación, prevención, proximidad social y reacción establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

La investigación "Algunos aspectos de la función policial en México", elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carillo y Miguel Ángel Barrón González, detalla que sólo Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, destinaron personal a las cuatro funciones previstas en la ley.

Agrega que sólo las entidades federativas de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz establecieron estas funciones en sus respectivas leyes de sus sistemas estatales de seguridad pública.

Respecto del personal de las instituciones de seguridad pública destinado a la función policial, las entidades que consignaron un mayor número de elementos policiales por cada mil habitantes durante 2022 fueron: Ciudad de México (9.7). Tabasco (2), Yucatán (1.5), Tamaulipas (1.2), Nayarit (1.2), Guerrero (1.2) y Campeche (1.2).

La importancia de la función policial en un sistema democrático "debe ser entendida y ejercida como un sistema de respuestas que anteponen las corporaciones policiales, para atender las necesidades y resolver los problemas de seguridad de los ciudadanos" (Villalobos, 2018, p. 37).

En México, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece en su artículo 75 que las instituciones policiales desarrollarán, cuando menos, las funciones de investigación, prevención, proximidad social y reacción. Por su parte, las leyes estatales en la materia han establecido distintas funciones para las instituciones policiales, que no en todos los casos reflejan lo establecido por la LGSNSP, que es una norma de observancia general en todo el territorio nacional. A su vez, las instituciones estatales encargadas de la seguridad pública han priorizado unas funciones sobre otras.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electróhttp://bibliodigitalibd.senado.gob. mx/handle/123456789/6235



### EL CONTROL DE DAÑOS EN LOS MERCADOS MARCA LOS PRIMEROS DÍAS DEL TRIUNFO DE SHEINBAUM

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (EFE).- El control de daños en los mercados, ante la caída de la bolsa y el peso mexicano por el nerviosismo tras las elecciones en México, ha marcado los primeros días del triunfo de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, quien este martes trató de mandar una señal de estabilidad.

Sheinbaum se reunió con el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien mantendrá en el puesto en su próximo Gobierno a partir del 1 de octubre, "para confirmar sus prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales".

"(Buscamos) confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera", indicó en un breve pronunciamiento.

En este contexto, el peso mexicano se depreció ahora un 0,98 % hasta las 17,88 unidades por dólar estadounidense tras la caída del 4,36 % el lunes a 17,71, con lo que está en su peor nivel del año.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes un 3,24 % tras desplomarse el lunes un 6,11 %, su peor caída desde la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020.

#### LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES ATEMORIZAN AL MERCADO

Entre las iniciativas constitucionales heredadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que causan preocupación están la reforma al Poder Judicial para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte, una modificación al sistema electoral, cambios en las pensiones y la eliminación de los reguladores autónomos.

"Lo que los inquieta (a los mercados) es la posibilidad de que transiten reformas que puedan deteriorar el marco institucional en México, implicar una regresión democrática y que puedan erosionar los contrapesos", advirtió el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, en un evento de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

### LÓPEZ OBRADOR DENUNCIA "DESINFORMACIÓN"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador atribuyó ayer martes a "factores externos" y a "desinformación" de los analistas la caída del peso y la bolsa.

"Factores externos también, esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados y también volvemos a lo mismo, como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden", expresó en su conferencia matutina.

El mandatario aseveró que "ya va a normalizarse todo, que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica".



Foto: EFE

#### "PLAN C" ROMPE RACHA POSITIVA EN BMV REGISTRADA POR MORENA EN 2018; MERCADOS ESPERAN AJUSTE

Por Redacción / El Independiente

IUDAD DE MÉXICO (Apro/Fortuna).- Al analizar el desempeño histórico de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) posterior al día de las elecciones, el equipo de análisis de Citibanamex recapituló que el desempeño del mercado posterior al día de las elecciones y aseguró que éste ha sido - en términos generales- positivo.

En estas elecciones, en donde la candidata electa Claudia Sheinbaum logró una votación histórica a su favor de 35 millones de votos y la eventual mayoría calificada tano en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, los mercados de valores y el de cambios reaccionaron con posiciones de venta, rompiendo la tendencia vista en las últimas elecciones.

"Cabe destacar, que en ninguno de estos casos (últimos resultados electorales) se han visto cambios significativos al alza o a la baja de una semana a dos meses posteriores al día de las elecciones", dijo Citibanamex en su reporte.

El desempeño del mercado, agregaron los analistas de la firma, ha sido más favorable en una semana posterior a las elecciones y hasta un mes después de ellas.

Sin embargo, a dos meses de las elecciones, el saldo que ha presentado el mercado ha sido nulo.

Esta información, precisó Citibanamex, se obtuvo a partir de datos conocidos estadísticos y en ningún momento se espera que el mercado presente el mismo patrón que en sexenios anteriores, ya que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.



Foto: Cuartoscuro

## RESALTA ABM COMPROMISO CON NUEVO GOBIERNO EN 2024-2030

Por Luis Carlos Silva

ientras que la Asociación de Banco de México reafirmó su compromiso por trabajar de la mano del nuevo gobierno, dentro de los cánones del marco institucional que garantice la actividad económica, la seguridad, el desarrollo incluyente y el combate a la pobreza, en favor de mejores empleos y condiciones de vida para todos los mexicanos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que el crecimiento económico es lento en el arranque de 2024.

Refirió que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2054 registró un crecimiento trimestral de 0.3%, ligeramente mayor al magro avance del cuarto trimestre del 2023 de 0.1 por ciento.

Al respecto, la Asociación de Bancos (ABM) precisó que el proceso electoral refleja la madurez democrática que México ha venido consolidando a lo largo de los años.

Añadió que como gremio que agrupa a los hombres y mujeres de la Banca de México, están ciertos que el gobierno que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de la República será de trabajo conjunto con todos los sectores del país, en un marco de colaboración y siempre buscando lo mejor para nuestra nación.

En tal sentido, la banca reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el nuevo gobierno, en un marco institucional, que garantice la actividad económica, la seguridad, el desarrollo incluyente y el combate a la pobreza, en favor de mejores empleos y condiciones de vida para todos los mexicanos.

En tanto, el sector bancario estableció que seguirá trabajando en el fortalecimiento del sistema financiero de México, en contribuir a la certidumbre económica y en fomentar la confianza de los mercados, convencidos de que la prosperidad de México es una responsabilidad compartida.

A su vez, el indicador manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aumentó de 49.1 puntos en abril a 49.8 en mayo, con lo cual ligó dos meses en zona de contracción.

Cabe destacar que el índice que mide el desempeño del sector de los servicios bajó de 50.1 en abril a 50 unidades en mayo, con lo que ligó de 28 meses en fase de expansión.

"Los indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero del mes de mayo sugieren que la economía mantiene un bajo dinamismo, ambos Indicadores registraron cifras que adelantan un estancamiento en el ritmo de expansión", dijo IMEF, en un comunicado.

"La reciente evolución de los datos señala que el crecimiento económico en este arranque de 2024 ha sido lento".

Por último, el instituto dijo que publicará los siguientes resultados de sus indicadores el próximo 1 de julio.

Fuente: Asociación de Bancos de México y IMEF.

#### ME REUNÍ CON EL SECRETARIO DE HACIENDA, DICE SHEINBAUM; RATIFICAMOS LA LÍNEA ECONÓMICA

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (AMEXI).- La virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con quien, dijo, ratificó la línea económica que planteó el funcionario este martes.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, ratificamos la línea económica que planteó esta mañana", escribió Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

Los puntos de la línea económica planteada por el secretario de Hacienda son la reducción del endeudamiento generado cada año de cara a 2025, hasta niveles compatibles con un rango de deuda/PIB sostenible en el mediano plazo, en torno a 3.0 por ciento del PIB.

Además, actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar las prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales.

Sheinbaum pidió a Ramírez de la O que estreche la colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, le pidió confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que el proyecto de su gobierno se basa en la disciplina financiera, "acatando la autonomía del Banco de México, el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera".

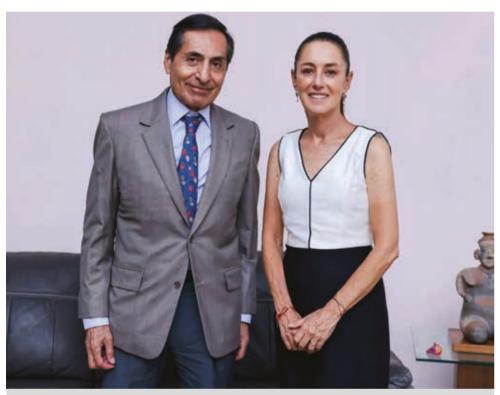

Foto: X: @Claudiashein

### SE IRÁN EMPRENDEDORES CON LA PERMANENCIA DE LA 4T

Por Luis Carlos Silva

a abrumadora y aplastante victoria de Morena y aliados tras las más grandes elecciones de México supone cuestionamientos a los controles y contrapesos, una radicalización del partido en el poder e inyecta volatilidad en el mercado, advirtieron varios analistas.

A su vez, la victoria presidencial de la oficialista Claudia Sheinbaum representa "continuidad" en las políticas económicas de México, pero hay riesgos en el manejo del déficit fiscal y en Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió Fitch Ratings.

Ayer el peso mexicano se debilitó al cotizar en el rango de los 17.89 pesos por dólar de los Estados Unidos por lo que analistas financieros consultados al respecto adelantaron que prevén una paridad de entre 17.50 y 18.10 unidades por dólar hacia el cierre de la sesión.

Esta burbuja especulativa provocó que emprendedoras de México replantearan los distintos escenarios que se pueden presentar en el país con la permanencia de un gobierno de izquierda en México.

Se advirtió que en los próximos meses y hacia el segundo semestre de 2024, uno de cada tres emprendedores se irá de México porque no hay certidumbre para 2025, con la llegada de un próximo gobierno sin contrapesos y equilibrios desde el Congreso.

Al respecto, dueños de pequeñas empresas como farmacias, pizzerías, spas y boutiques advirtieron que en México no hay garantías de que el sector formal de la economía tendrá bondades y dinamismo.

Debido a que la alianza PRI-PAN-PRD con su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz no ganó la presidencia de la República, hombres y mujeres que han planteado seguir invirtiendo en el país, deciden irse ante la posibilidad de que el nuevo gobierno tenga un alto sentido de "autoritarismo" como el que ha caracterizado a la 4T en los últimos 5 años y medio.

Cuestionado al respecto dueños de diversos negocios reconocen que lo mejor es buscar otros aires antes de que la 4T ponga en riesgo su estabilidad económica y laboral con algún tipo de decisión controvertida como las muchas que circulan en el país.

Fuente: Analistas, Fitch Ratings y economistas.



Foto: EFE

### ROGELIO RAMÍREZ DE LA O EN SHCP POR "TIEMPO INDEFINIDO", PARA EVITAR OTRO 1994-95

Por Luis Carlos Silva

l Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O aceptó permanecer en esa dependencia por "tiempo indefinido", luego de que la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo lo invitó a seguir participando dentro de los esfuerzos de la Cuarta Transformación para el periodo 2024-2030.

Ante la invitación hecha por la futura Jefa del Ejecutivo Federal, el titular de la SHCP planteo su futura estrategia en 4 puntos:

- 1. La reducción del endeudamiento generado cada año de cara a 2025, hasta niveles compatibles con un rango de deuda/PIB sostenible en el mediano plazo, en torno a 3% del PIB.
- 2. Actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar nuestras prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales.
- 3. Estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos.
- 4. Confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera.

Para evitar sobre saltos y hechos tan graves como el error de diciembre de 1994, el gobierno federal volteó hacia el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O para que se mantenga en el cargo, -ahora, durante la transición y a partir del primero de octubre-, cuando asuma el cargo de presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, analistas financieros prevén y anticipan un marcado estancamiento; nerviosismo de mercados los cuales ya se encuentran politizados, toda vez que el lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reaccionó con un mercado retroceso que no se veía desde 2020.

A toda costa se explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca evitar colapso similar al que México vivió en la época de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, justo al final del sexenio salinista.

Aclaró que a medida que se trabaje en la transición de una administración a la siguiente, se les brindará más información.

Ayer Sheinbaum Pardo anunció que estará presente el Dr. Juan Ramón de la Fuente, encargado de la coordinación del equipo de transición.

Finalmente, analistas financieros como Eduardo Soto y Carlos Hernández consideran que la próxima presidenta de México, tiene claro cuál es el rol que debe jugar el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, de ser el encargado de mantener las finanzas públicas sanas, la estabilidad macroeconómica y evitar un posible colapso de fin de sexenio e inicio de la siguiente administración.

#### BANQUEROS CELEBRAN PERMANENCIA DE RAMÍREZ DE LA O EN SHCP

La Asociación de Bancos de México (ABM) celebra la decisión de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de la República, de invitar al doctor Rogelio Ramírez de la O a continuar como secretario de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de octubre de 2024, así como al Dr. Ramírez de la O por aceptar esta invitación.

La ABM precisó que este es un poderoso mensaje a la comunidad financiera global, así como a los mercados internacionales, de que México continuará con una firme y disciplinada política económica y financiera, orientada a consolidar el crecimiento económico.

Le expresamos al secretario nuestra más sincera felicitación por este importante voto de confianza en su capacidad y liderazgo al frente de las finanzas públicas del país.

La ABM reitera al doctor Ramírez de la O su compromiso de continuar con el trabajo y diálogo productivo que han caracterizado la relación entre la banca y la Secretaría de Hacienda, bajo su liderazgo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

# LA UNESCO ALERTA DEL DETERIORO ACELERADO DE LOS OCÉANOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por Redacción / El Independiente

París (EFE).- El cambio climático está acelerando el deterioro de los océanos debido al calentamiento del agua, la subida del nivel del mar, la acidificación y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas, alerta la Unesco.

En un comunicado publicado el jueves, a partir del contenido de un informe realizado con más de un centenar de expertos de casi una treintena de países, la Unesco señala diversas amenazas que afrontan los ecosistemas marinos.

Una de las principales conclusiones es que el ritmo de calentamiento del océano se ha duplicado en los últimos veinte años, una evolución considerada alarmante, dado que mientras que las temperaturas atmosféricas tienden a fluctuar, la acuática aumenta de manera constante y sostenida.

Según las estimaciones de los autores del estudio, 2023 aparece como un año en el que se registró uno de los mayores aumentos de temperatura del océano desde la década de 1950.

Los científicos recuerdan que los compromisos internacionales del Acuerdo de París de 2015 eran para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, pero en los océanos las temperaturas ya han aumentado por ahora una media de 1,45°.

Algunas zonas como el Mediterráneo, el Océano Atlántico Tropical y el Océano Meridional incluso se han superado ya ese objetivo que se fijó la comunidad internacional.

El calentamiento acuático va a su vez ligado al aumento del nivel del mar, pues el océano absorbe el 90 % del exceso de calor liberado en la atmósfera, y cuanto más caliente esté mayor es su dilatación, lo que ha provocado que en los últimos treinta años ha subido un total de nueve centímetros. Asimismo, desde 1960 la oxigenación del

agua ha disminuido hasta en un 2 % -también a causa de los contaminantes-, un fenómeno que pone en peligro las especies costeras. En total hay unas 500 "zonas muertas" en las que casi no queda vida marina.

Desde la década de 1990, advierten los autores del informe, la cantidad de plásticos en los océanos ha crecido "considerablemente" y la tendencia es que siga haciéndolo "a un ritmo cada vez mayor", lo que "provocará impactos que van más allá del espacio operativo seguro para la humanidad".

A esa realidad que desafía la supervivencia de la biodiversidad marina se añade como agravante la acidificación provocada por la absorción del 30 % de las emisiones de combustibles fósiles de la que los océanos se hacen cargo.

"La acidificación de los océanos amenaza los organismos marinos y los servicios ecosistémicos, incluida la seguridad alimentaria, al reducir la biodiversidad, degradar los hábitats y poner en peligro la pesca y la acuicultura", avisa la Unesco.

El crecimiento de la población global, estimado en 2.000 millones de personas más en los próximos 25 años, es también una fuente de presión.

El consumo per cápita de alimentos de origen acuático ha progresado el doble de rápido que la población en la última década y no toda su producción se destina al consumo humano, pues también va para la cría de cerdos, aves de corral y suplementos nutricionales.

La comunidad científica propone una planificación del espacio marino para gestionar de forma sostenible las actividades humanas (pesqueras, de infraestructura...) que ya han provocado desde 1970 la pérdida de un 30 % de los ecosistemas costeros, como manglares, praderas marinas y marismas.

A finales de 2023 ese compromiso lo habían asumido 126 territorios, sobre todo en África y Oceanía.



Foto: EFE



Foto: EFE

#### SONDA CHINA CHANG'E 6 DESPEGA DE LA LUNA TRAS RECOGER PRIMERAS MUESTRAS DE SU CARA OCULTA

Por Redacción / El Independiente

Pekín (EFE).- La sonda china Chang'e 6 despegó ayer martes de la Luna tras haber recogido muestras de su cara oculta por primera vez en la historia, informó la Administración Nacional del Espacio de China.

La institución informó que el módulo ascendente de la sonda ya ingresó en una órbita predeterminada alrededor de la Luna.

La sonda completó su tarea de recolección de muestras, que fueron almacenadas en un contenedor dentro de su módulo ascendente, de acuerdo con la Administración.

Durante el proceso, los investigadores llevaron a cabo simulaciones de recolección de muestras en un laboratorio terrestre, basándose en los datos enviados por el satélite de retransmisión Queqiao-2, lo que brindó un "apoyo crucial" para la toma de decisiones y las operaciones en cada etapa de la misión, recogió la institución en un comunicado publicado en su página web.

La sonda, que despegó de la Tierra el 3 de mayo, alunizó el pasado domingo en la Cuenca Aitken-Polo Sur.

La misión ha superado "el desafío de las altas temperaturas en la cara oculta de la Luna", indicó la Administración, que agregó que se utilizaron dos métodos para la recolección de muestras: un taladro para obtener muestras subterráneas y un brazo robótico para recoger muestras de la superficie en diferentes ubicaciones.

Los múltiples instrumentos instalados en el módulo de aterrizaje, como la cámara de aterrizaje, la cámara panorámica, el detector de estructura del suelo lunar y el analizador de espectro mineral lunar, "funcionaron correctamente y llevaron a cabo exploraciones científicas según lo previsto".

Tras completar la recogida de muestras, el módulo de aterrizaje desplegó por primera vez una bandera nacional china en la cara oculta de la Luna.

La sonda, cuyo viaje de ida y vuelta se prolongará durante unos 53 días, está compuesta por cuatro componentes: un orbitador, un alunizador, un ascensor y un módulo de reentrada.

El programa Chang'e, nombrado en honor a una diosa de las leyendas chinas que se cree vive en la Luna, comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007.

En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial y alcanzado hitos como el exitoso alunizaje de la Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un logro que ningún otro país había obtenido hasta la fecha, y la construcción de su propia estación espacial.



MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2024

ELINDEPENDIENTE.MX

GEOPOLÍTICA

21

Sheinbaum recibirá un país

plagado de más de 30 000

asesinatos al año, de los

cuales queda sin resolver el

90 por ciento, y detrás de esto

están los poderosos carteles

que ahora son redes del

crimen organizado paramilitar,

fuertemente arraigados en las

comunidades

#### **OPINIÓN**

## EL RETO DE CLAUDIA SHEINBAUM: DETENER EL BAÑO DE SANGRE

Por Martha Aguilar

laudia Sheinbaum, la futura presidenta de México habrá de enfrentar uno de los desafíos más grandes en la historia reciente del país, detener la violencia que ha dejado a esta nación salpicada de fosas comunes, decenas de desaparecidos y grandes pérdidas económicas.

Para combatir este problema, la candidata electa puede adoptar un enfoque pragmático frente al crimen: perseguir objetivos concretos, es decir a los comandantes de los carteles y los escuadrones de asesinos en las zonas más violentas del país, lo cual ayudaría a disminuir la violencia, y con ello podría convertir una crisis de seguridad nacional en un problema de seguridad pública más manejable.

Si fracasa, a futuro puede aparecer un contendiente más radical, que prometa seguridad a un costo muy alto, incluyendo la destrucción de los derechos humanos.

En un artículo publicado en el New York Times, loan Grillo describe el cuadro de violencia que se vive en algunos estados de la nación, ataques con drones que lanzan bombas improvisadas en las colinas del estado de Guerrero, el incendio de casas y abrir fuego con metralla hacia las personas, son tan solo un ejemplo de la violencia que se vive todos los días, en una guerra contra los carteles que ya lleva casi dos décadas, dejando un saldo de cientos de miles de mexicanos desplazados, asesinados o desaparecidos.

Este es el gran desafío que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum, recién elegida por un amplio margen, como la primera presidenta del país, advierte Ioan Grillo quien ha realizado serias investigaciones sobre narcotráfico, la violencia y el crimen organizado en toda América Latina, y México es uno de los objetivos de estudio que analiza muy de cerca desde algunos lugares del sur de la república y la capital del país.

Grillo indica que la candidata electa "no ha trazado una estrategia clara para gobernar un país bañado en sangre marcado de fosas comunes".

Sheinbaum recibirá un país plagado de más de 30 000 asesinatos al año, de los cuales queda sin resolver el 90 por ciento, y detrás de esto están los poderosos carteles que ahora son redes del crimen organizado paramilitar, fuertemente arraigados en las comunidades.

Hoy estos grupos no solo trafican con fentanilo, pues cuentan con una gran car-

tera de delitos que va desde el tráfico de personas hasta la extorsión generalizada.

Previo a las elecciones, las campañas se caracterizaron por ser las más violentas en la historia reciente de México, con decenas de candidatos asesinados como el caso de José Alfredo Carrera asesinado mientras saludaba a un simpatizante en una cancha de baloncesto, Claudia Sheinbaum no lo mencionó en su campaña, aunque sí gano la votación con la promesa de seguir con los programas sociales del presiden-

te López Obrador, conocido como AMLO. "Su falta de una visión pública sólida para la seguridad de México es preocupante, en vista de que sus tres predecesores fracasaron en este frente: Felipe Calderón y su ofensiva militar que solo incrementó la violencia; Peña Nieto con los mismos resultados y con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, AMLO quien ha sido criticado por su política de "abrazos, no balazos"

mientras presidía el período más violento en la historia reciente de México.

Sheinbaum puede adoptar un enfoque pragmático frente al crimen, durante su gobierno en la Ciudad de México, se colocaron cámaras de seguridad y desplegó a la policía en las zonas de alta criminalidad, el resultado fue que los asesinatos bajaron a la mitad, según datos oficiales y

la ciudadanía se sintió más segura.

No obstante, el control de la delincuencia en una ciudad es muy diferente a la extensa crisis nacional en varios estados, la cual ya se asemeja una guerra intensa.

En Zacatecas y Michoacán, los sicarios exhiben sus Kalashnikovs, bloquean carreteras y usan explosivos y granadas lanzadas por cohetes.

Las fosas clandestinas salpican el país, la más grande, encontrada en 2016 al suroriente de Veracruz, contenía 300 cráneos humanos. A los mexicanos les gustaría poner fin a esta guerra, terminar con la impunidad en la que operan los carteles, y acabar con la corrupción endémica en las fuerzas de seguridad, todo esto tardará años para superarlo. Sheinbaum debería aplicar la misma táctica que en la capital: "perseguir objetivos concretos a fin de reducir la violencia, y convertir una crisis de seguridad nacional en un problema de seguridad pública más manejable".

Para esto, habría que perseguir a los actores más violentos, esto es comandantes de carteles y escuadrones de asesinos en las zonas más violentas del país.

Apuntar a los actores más letales, podría reducir el número de muertos y podría disuadir a otros traficantes de realizar asesinatos en masa.

En cuanto a la extorsión, la candidata electa debería hacer una fuerte campaña para combatirla, si logra bajar los índices seguramente ganará el apoyo de las pequeñas y grandes empresas a la vez que ayudará a la economía.

Los jóvenes es otro grupo que necesita atender con un programa de prevención para evitar su reclutamiento por los carteles.

Por lo general, estos grupos enganchan a jóvenes molestos, maltratados o abandonados, pues son los mejores para el trabajo en el crimen. El programa de becas de AMLO es un buen comienzo, pero no es suficiente. Un programa más efectivo estaría enfocado en los jóvenes más problemáticos en las zonas más violentas.

Sin embargo, el panorama es más complicado de lo que parece, a juzgar por la violencia en las últimas dos décadas, todo puede empeorar fácilmente.

Si los "presidentes reformistas de México siguen fracasando en la lucha contra el crimen, puede aparecer un contendiente más radical, prometiendo seguridad a un costo muy alto, incluida la destrucción de los derechos humanos".

#### BIDEN FIRMA ORDEN EJECUTIVA MIGRATORIA MÁS RESTRICTIVA QUE LIMITA SOLICITUDES DE ASILO EN LA FRONTERA

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre.

Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses. La orden entrará en vigor este mismo martes porque ya se está superando esa cifra de 2,500 detenciones con una media de 4,200 arrestos diarios ocurridos en abril, la última cifra oficial disponible.

Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1,500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1,500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.

Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere el umbral de 2,500 estarán sujetos a "un estándar significativamente más alto" para calificar para asilo. En concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una "posibilidad razonable" de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen. Los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.

Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de "horas" o "días".

En ese caso, la situación variará dependiendo de su nacionalidad. Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de Washington con las autoridades mexicanas.

Por otro lado, quienes lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación. La norma contempla excepciones: los no acompañados que viajan hacia el norte no están sujetos a las restricciones, al igual que las víctimas de tráfico de personas, aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad. Además, se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil "CBP One", que ofrece aproximadamente 1,450 citas diarias para pedir asilo.

El presidente ya ha firmado la orden ejecutiva y los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia han publicado los reglamentos necesarios para que sea implementada, indicó a EFE un portavoz de la Casa Blanca.

## CONTRAPUNTO A LAS POLÍTICAS DE DEPORTACIÓN MASIVA QUE PROMETE TRUMP

Joe Biden, presentó su nueva orden migratoria para restringir el asilo como contrapunto a las políticas de deportación masiva que promete el exmandatario y candidato presidencial Donald Trump, asegurando que él nunca "demonizará" a los migrantes, al tiempo que prometió trabajar con México como un "socio igualitario". El líder estadounidense centró parte de su discurso en intentar distinguirse de Trump, su contrincante para las elecciones de noviembre, quien hace unos meses ordenó a sus correligionarios republicanos en el Congreso que votaran contra un proyecto de ley negociado por ambos partidos y que incluía algunas de las provisiones que anunció hoy por orden ejecutiva.

Nada más iniciar su intervención, Biden se refirió a esa decisión de los republicanos más trumpistas y la calificó de "movimiento político extremadamente cínico". El presidente argumentó que el bloqueo republicano no le había dejado "otra opción" que proclamar esta orden, que permitiría a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se exceda la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

Biden también aprovechó para defenderse de las fuertes críticas que ha recibido la orden por parte de algunos legisladores hispanos del Partido Demócrata y del ala más progresista (algunos han llegado comparar sus medidas a las de Trump en el pasado), y afirmó que él cree que "la inmigración siempre ha sido un salvavidas en América".

"Así que nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a ellos como un veneno en la sangre de nuestro país", dijo en referencia a Trump, quien ha declarado que están "envenenando la sangre del país", haciéndose eco de palabras usadas por Adolf Hitler.

"Nunca separaré a las familias de sus hijos en la frontera, nunca prohibiré la entrada al país a un grupo de personas por sus creencias religiosas", añadió Biden, en alusión a más políticas implementadas por Trump para separar familias en la frontera o vetar la entrada a EU de nacionales de países de mayoría musulmana.

La campaña de Trump ya arremetió contra la medida de Biden y la calificó de "amnistía", ya que establece "un número mínimo semanal de extranjeros ilegales a los que se permitirá la entrada al país y ampliará la elegibilidad para su fraudulento plan de asilo".

#### ISRAEL FIRMA UN ACUERDO CON **EU PARA EL ENVÍO DE 25 AVIONES DE GUERRA A PARTIR DE 2028**

erusalén (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció ayer martes la firma de un nuevo acuerdo con Estados Unidos, pese a la polémica en torno al uso de armamento norteamericano en la guerra en Gaza, que incluye la entrega de 25 cazas F-35 a partir de 2028.

"Esto envía un poderoso mensaje a nuestros enemigos en toda la región. Me gustaría expresar mi aprecio y gratitud a nuestros socios en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Gobierno estadounidense", dijo hoy Gallant en un comunicado tras la firma del nuevo acuerdo, valorado en unos 3,000 millones de dólares.

Los aviones de guerra serán entregados a un ritmo de unos tres a cinco por año, lo que ampliará la flota israelí de estos modelos fabricados por la multinacional estadounidense Lockheed Martin a un total de 75.

La adquisición de estos cazas forma parte de una iniciativa que el Ministerio de Defensa

Por Redacción / El Independiente israelí y el Ejército promovieron durante los dos últimos años "para fortalecer las capacidades y su poder de respuesta ante (las) amenazas existentes y futuras".

El anuncio del acuerdo llega cuando parte de la comunidad internacional le urge a Estados Unidos que deje de armar a Israel, quien mantiene una guerra en la Franja de Gaza donde ya han muerto más de 36.500 personas, según autoridades sanitarias del enclave.

El pasado 10 de mayo, Estados Unidos afirmó que Israel había usado armas estadounidenses en Gaza de manera "inconsistente" con el derecho internacional humanitario, pero que no había hallado información suficiente que justifique frenar su envío.

Dos días antes, el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que suspendía de forma temporal el envío de un cargamento de armas a Israel mientras estudiaba cómo responder a la incursión militar israelí en Rafah, que continúa desde el pasado 6 de mayo y ha provocado la huida de más de un millón de personas.

#### "NETANYAHU ESTÁ PROLONGANDO LA **GUERRA EN GAZA PARA MANTENERSE** EN EL PODER", AFIRMA BIDEN

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó en una entrevista publicada por la revista Time que considera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición

"Existen todas las razones para que la gente saque esa conclusión", indicó Biden a la pregunta de si cree que Netanyahu está prolongando el conflicto por razones de cálculo político personal.

No obstante, declinó confirmar si Netanyahu es el gran obstáculo a un alto el fuego en la Franja de Gaza y un plan más amplio de estabilidad para la región que incluya a Arabia Saudí, según indican algunas fuentes dentro de la Administración estadounidense.

Netanyahu ha recibido presiones del ala ultraconservadora de la coalición de gobierno israelí para que no acepte un alto el fuego diseñado con la ayuda de Estados Unidos.

La supervivencia política de Netanyahu depende de que la continuidad de una compleja coalición de siete partidos conservadores, que han mostrado sus diferencias sobre cómo abordar la respuesta a Hamás en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 35,000 civiles y cerca de 300 soldados israelíes.

Biden dijo en la entrevista que "no está claro" que las fuerzas israelíes hayan cometido crímenes de guerra en Gaza con su modo de actuar y acciones que organizaciones como Human Rights Watch consideran actos de castigo colectivo.

El pasado 20 de mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás.

Pocos días después, la CPI pidió la suspensión inmediata de las operaciones militares en Rafah, al sur de Gaza. Estados Unidos se opone a una operación a gran escala en la zona por miedo aumentar la crisis humanitaria.

Washington ha mantenido una retórica crítica al asedio a ese último refugio en el enclave sin tomar medidas de presión contra su aliado israelí.



**Foto: EFE** 



**Foto: EFE** 

#### EL DIÁLOGO PARA UNA TREGUA NO LOGRA AVANCES MIENTRAS ISRAEL SIGUE BOMBARDEANDO GAZA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- El diálogo entre Israel y Hamás para una tregua en la Franja de Gaza sigue sin cosechar avances, cuatro días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una propuesta para liberar a rehenes y que detendría una guerra que ya suma más de 36,500 muertos gazatíes.

El principal escollo sigue siendo el alto el fuego definitivo, línea roja de ambos partidos, para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un imposible hasta destruir a Hamás, y para estos, una condición 'sine qua non' liberarán a los rehenes.

Majed al Ansari, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, principal mediador en los esfuerzos de tregua junto a Estados Unidos y Egipto reprochó las "declaraciones contradictorias" entre oficiales israelíes respecto a la tregua, un día después de que el propio Netanyahu reiterara que sería algo temporal.

"Vemos un momento positivo con la actual propuesta sobre la mesa. Pero (...) Hasta el momento no tenemos una postura clara de las partes", afirmó al Ansari, que dijo tener constancia de que Hamás está pidiendo "clarificar" algunos aspectos del lenguaje usado en la propuesta.

Asimismo, una fuente de Hamás dijo a EFE que el grupo no ha mandado ninguna delegación a El Cairo para continuar con las negociaciones mientras no reciban una propuesta detallada.

Según el anuncio de Biden, en la primera fase de seis semanas habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de la Franja y serían liberados varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos.

Pero durante esas seis semanas, Israel y Hamás deberán negociar los detalles de la segunda fase que incluiría "el final permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí de la Franja; lo que según el mandatario estadounidense requerirá de un diálogo intenso.

#### PARTIDOS ULTRAORTODOXOS APOYAN **UNATREGUA**

Dentro de la coalición que mantiene en el poder a Netanyahu, los dos partidos ultraortodoxos no han dudado en mostrar su respaldo a esta última propuesta:

"Shas apoya la propuesta y respalda al primer ministro y al gabinete de guerra para hacer frente a toda presión, llegar a un acuerdo y salvar las vidas de muchos de nuestros hermanos y hermanas que están en peligro y en cautiverio", según un comunicado del partido divulgado por medios.

El anuncio de esta formación ultraortodoxa se produce menos de 24 horas después de que el presidente del otro partido, Judaísmo Unido de la Torá, Yitzhak Goldknopf, tuiteara en X que su partido "apoyará cualquier propuesta que conduzca a la liberación de los secuestrados".

Las posiciones de estos partidos son antagónicas a las que siguen manteniendo los líderes de Poder Judío y Sionismo Religioso -dos formaciones religiosas del ala ultranacionalista- y que siguen amenazando con tumbar al Ejecutivo si se llega a un acuerdo.



## PORTUGAL SE IMPUSO A UNA AGUERRIDA FINLANDIA

Por Redacción / El Independiente

ORTUGAL 4-2 FINLANDIA

La selección nacional de Portugal de-

rrotó como local a su similar de Finlandia en duelo de preparación con miras a la Eurocopa 2024, celebrado en el Estadio José Alvalade, de Lisboa. Ruben Días abrió la cuenta para la escuadra lusitana al minuto 17 al conectar un sólido cabezazo a centro de Vitinha en un cobro de tiro de esquina, para marcar el 1-0.

Al 45+4 Diogo Jota incrementó la diferencia al convertir correctamente desde el manchón penal el 2-0 con el que el encuentro se fue al descanso. Para la parte complementaria Bruno Fernandes se erigió como la figura de la escuadra de casa, primero al minuto 55 cuando recibe pase de Francisco Conceicao y mete un auténtico golazo desde fuera del área que se conver-

tía en el 3-0. Vendría la reacción finlandesa por conducto de Teemu Pukki quien firmó doblete, primero al 72 con asistencia de Robín Lod y posteriormente al 77, esta vez mandando al fondo de la red un buen pase de Matti Peltola con lo cual Finlandia se acercaba 3-2 en el marcador.

Finalmente, al minuto 84 Fernandes firmó un buen pase de Conceicao para poner cifras definitivas de 4-2 al marcador.

Portugal cerrará su participación rumbo a la Eurocopa de Alemania este sábado 8 de junio cuando reciban a Croacia, por su parte Finlandia será sinodal de Escocia a quien visitará este viernes 7 de junio.

#### **OTROS RESULTADOS AMISTOSOS EUROPA:**

MARTES 4 DE JUNIO: Eslovenia 2-1 Armenia, Suiza 4-0 Estonia, Rumania 0-0 Bulgaria, Irlanda 2-1 Hungría, Austria 2-1 Serbia e Italia 0-0 Turquía.



Guillermo Pérez Saldoval
Medalla de ORO / Taekwondo BEIJING 2008

Foto: Comité Olímpico Mexicano

•

#### GUILLERMO PÉREZ Y EL PRIMER ORO OLÍMPICO PARA MÉXICO EN TAEKWONDO

Por Redacción / El Independiente

ras las medallas obtenidas por los hermanos Iridia y Oscar Salazar en Atenas 2004, una vez más el Taekwondo regresaba a la justa veraniega con altas expectativas para el deporte mexicano.

El primero en subir al Tatami para su cita con la historia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fue Guillermo Pérez, quien buscaba emular lo hecho por Oscar Salazar 4 años atrás en la división de 58 kilogramos.

La competencia se llevó a cabo el 20 de agosto y Pérez comenzó su camino derrotando al británico Michael Harvey 3-2 en los Octavos de Final, posteriormente dio cuenta de Rohullah Nikpai de Afganistán 2-1 durante los Cuartos de Final, ya en semifinales avanzó a costa del tailandés Chutchawal Khawalor 3-1 con lo cual México estaba de nueva cuenta en la Final de la categoría. El último obstáculo en la lucha por el Oro era el dominicano Yulis Mercedes quien sostuvo un combate en extremo cerrado con Guillermo Pérez, pasaron

3 asaltos más uno de "muerte súbita" y el marcador estaba empatado 1-1, fue entonces que el juez tuvo que tomar una decisión y le alzó la mano al mexicano, toda vez que consideró que hizo más por ganar el combate. El Oro de Guillermo Pérez causo revuelo durante la transmisión de TV Azteca en la que el narrador Antonio Rosique lloró conmovido por la gesta de Pérez quien se colgó la medalla aurea, dejando la de plata en manos de Mercedes mientras que el Bronce fue compartido por Chu Mu Yen de China Taipéi y el afgano Nikpai.

El palmarés de Pérez incluyó también una medalla de Plata en el Campeonato Mundial del 2007 celebrado justamente en Beijing, China, así como plata en el Campeonato Panamericano del 2010 que se disputó en Monterrey, México.

Tres días después subiría al Tatami la mexicana María del Rosario Espinoza en el que sería el comienzo de una de las carreras más exitosas para una deportista mexicana en juegos olímpicos, misma de la cual estaremos hablando en nuestra próxima entrega.

## RENATA ZARAZÚA AVANZA EN EL CHALLENGER DE BARI

Por Redacción / El Independiente

#### RENATA ZARAZÚA (MEX) 2-0 ZHIBEK KULAMBAYEVA (KAZ)

La tenista mexicana Renata Zarazúa debutó con el pie derecho en el Challenger de Bari en Italia, al imponerse en 2 sets a Zhibek Kulambayeva de Kazajstán. Zarazúa quien ocupa el lugar 102 de la WTA, además de ser la sexta sembrada del torneo, hizo valer su condición de favorita sobre Kulambayeva quien está rankeada en el puesto 464 a nivel mundial.

La mexicana obtuvo un par de rompimientos al saque de la kazaja durante el primer set, mismo que terminó adjudicándose 6 juegos a 3. Una vez más en el segundo parcial Zarazúa se adjudicó par de quiebres para quedarse con el set 6-2 así como con el partido 2-0.

La próxima rival de la mexicana será la ucraniana Katarina Zavatska quien ocupa el puesto 195 del mundo dentro de los Octavos de Final del certamen. El duelo está programado para arrancar a las 2 AM tiempo del centro de México este jueves 6 de junio.

#### NICOLÁS MEJÍA (COL) 1-2 ERNESTO ESCOBEDO (MEX)

El mexicano Ernesto Escobedo volvió a sorprender en el Challenger de Tyler en los Estados Unidos al derrotar en 3 sets al colombiano Nicolás Mejía, sembrado 266 de la ATP y quien fungía como favorito sobre Escobedo quien ocupa el puesto 481 del mundo.

El primer parcial resultó una auténtica "montaña rusa" toda vez que el mexicano comenzó quebrando en par de ocasiones el saque de Mejía para tomar ventaja de 4-0, sin embargo, el colombiano se levantó y asestó

para de rompimientos al servicio de Escobedo con lo cual el set se emparejó y tuvo que definirse en "muerte súbita", misma que se decantó en favor de Nicolás quien de esta forma se impuso 7-6 en el primer parcial.

Parecía que Escobedo se caería anímicamente, sin embargo y a pesar de un nervioso comienzo de segundo set en el que ambos tenistas intercambiaron rompimientos, el mexicano pudo enderezar el rumbo y con 3 quiebres a su favor se adjudicó el parcial 6 juegos a 3.

Finalmente, en el último set Escobedo jugó un tenis inspirado, logró consolidar su saque y con un par de quiebres al servicio de Mejía pudo concretar la sorpresa al imponerse 6 juegos a 3, 2-1 en el encuentro para acceder a los Octavos de Final, instancia en la se medirá a Seong Chang Ho de Corea del Sur, sembrado 191 de la ATP y quien fungirá como favorito en el encuentro que está programado para este miércoles 5 de junio a partir de las 9 AM, hora del centro de México.



Foto: IG / @renazarazua

El narcotráfico y las

oligarquías regionales no

varían, siempre ganan y se

acomodan al paso de los

sexenios. En realidad, no

son bastiones ni soportes

de ningún proyecto político,

son actores con veto que

tienen una alta capacidad de

chantaje y manipulación

#### **OPINIÓN**

### LAS TAREAS DEL CORTO PLAZO

Por Xochitl Patricia Campos López

Igunos de los principales problemas que deberá enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum radican en el narcotráfico y los autoritarismos locales, será importante reflexionar en el contexto futuro la manera en que la segunda parte de la Cuarta Transformación se relacionará para atender estas cuestiones.

Los programas sociales no sirvieron para contener la violencia y en las elecciones tuvo una manifestación agresiva.

El narcotráfico y la delincuencia organizada fueron protagonistas en las elecciones, son otra forma de poder invisible que contrasta al gobierno y el desarrollo estatal.

No puede pensarse en un sexenio que soslaye una política de atención directa a estos temas.

Las alianzas que impulsaron el avasallante triunfo de Claudia Sheinbaum, no pueden ser cheques en blanco para la configuración del poder local.

El neoliberalismo se montó en el feuderalismo, así como el despojo y la corrupción.

La Cuarta Transformación requiere de un centralismo que trascienda el nivel estatal y se aproxime a los municipios.

Las regiones de México están secuestradas por la criminalidad y el concierto de las autoridades civiles; esto se tiene que terminar.

La continuidad que demanda la sociedad está por encima del progresismo, es fundamental que el Estado de Bienestar

**Foto: EFE** 

termine de reconstruirse y que las brechas sociales se cierren.

No queda la menor duda de que la sociedad, en su mayoría, apoya al progresismo morenista; pero esta doctrina no termina de materializarse.

¿Qué es Morena? ¿Qué es el humanismo? Morena gobernará la mayor parte de las entidades gracias a las alianzas pragmáticas, ahora sigue ejercer el control institucional e ideológico.

Los gobernadores son la cresta de la marea guinda.

El conglomerado de sectores que apoyaron a Morena muestra una diversidad fuera de todo realineamiento ideológico y progresista, pero debe destacar-

se esa fuerza popular auténtica que son los marginados, los que menos tienen.

Sin el apoyo de los gobiernos estatales no se terminará el clasismo, racismo, pigmentocracia, kiriarcado, narcotráfico y caciquismo que son lastres históricos para el país.

Las fuerzas vivas apoyaron el triunfo de Sheinbaum, pero ya no pueden soportar la sombra del morenismo en sus municipios y regiones.

El morenismo tiene que llegar a los lugares más recónditos de México, no sólo a las palestras universitarias urbanas.

El narcotráfico y las oligarquías regionales no varían, siempre ganan y se acomodan al paso de los sexenios.

Y cada vez piden más para coadyuvar una gobernabilidad limitada del Estado.

> En realidad, no son bastiones ni soportes de ningún proyecto político, son actores con veto que tienen una alta capacidad de chantaje y manipulación frente a cualquier gobierno establecido.

> Si el Estado en México no se impone al poder invisible, de poco sirve el enorme caudal de apoyo a la primera mujer presidente de México.

> Los partidos políticos tradicionales no lograron solucionar sus crisis, carecen de propuestas para ins-

pirar a la sociedad mexicana de principios del siglo XXI.

Claudia Sheinbaum tiene derecho a configurar su sexenio de manera autónoma e independiente.



Foto: EFE







Foto: EFE

Netanyahu está prolongando la guerra en Gaza para mantenerse en el poder, afirma Biden

**►** 22





PRESENTA: **MESAS DE DEBATES** Conduce: Carlos Ramírez.

**DE LUNES A VIERNES** DE 20:00 A 20:45 HORAS (HORA CENTRO DE MÉXICO)



